



Privana da



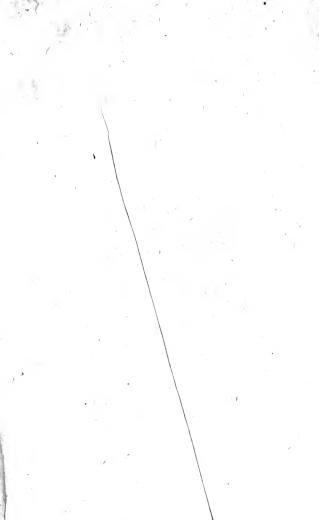



# POESIAS

DΕ

# PAULINO

CABRAL DE VASCONCELLOS, ABBADE DE JAZENTE.



# PORTO:

Na Officina de Antonio Alvarez Ribeiro.

Anno de 1786.

Com licença da Real Mesa Censoria:

Vende-se em casa de Bernardo Antonio Farropo, Livreiro, defronte de Chasariz de S. Domingos da Gidade de Porto. FEB 9 1968

PROTTY OF TORONTO

PQ 9261 C15P6 V.1

# PROLOGO.

Merecimento, que se encontra nos excellentes versos de Paulino Cabral de Vasconcellos, Abbade de Jazente, e a controversia exquisita com Theodoro de Sá Coutinho, me picou a curiofidade de ajuntar as suas obras. Truncadas, e difpersas eu mendiguei com indizivel trabalho tao bellas composições: e com igual difficuldade perfuadi a feu Author a que as reconhecesse, e em partes retocasse as informes, e erradas copias, que as desfiguravad.

Appeteci ultimamente adornar a minha estante com a estampa deste genio raro: e bem que alguns Sonetos admiraveis se excluirao da collecçao; em a fazer pública eu me persuado, que lisongearei aos curiosos de bom gosto, e darei gloria á nossa Patria neste seu Alumno.

# OTOIOE9

| 50 - 32    | 1031 - E |   |      | • , 7 † |      |
|------------|----------|---|------|---------|------|
|            | 1 2      |   |      | der d   | · ·  |
|            | . N      |   |      | 1       |      |
| <i>r</i> . | - 14     |   |      |         |      |
|            | - 1      |   |      | *       |      |
|            | £ "G"    |   |      |         |      |
|            | **       |   |      |         |      |
|            | =        |   |      |         |      |
|            |          |   |      |         |      |
|            |          |   |      |         |      |
| •          | 00,500   |   | )    |         |      |
|            |          |   |      |         | 7 1  |
|            | tining.  |   |      |         |      |
| -          | 200      |   |      | · ·     |      |
|            | · 7.     |   |      |         | : 04 |
|            | •        |   |      |         |      |
|            |          | / |      |         |      |
| 1/4.4.5    | .0       |   | 41.4 |         | Land |

DEsta vida a concorde variedade Huma armonîa faz, como instrumento, Que de diversos sons ferindo o vento Fabrîca huma cadente suavidade.

Hum se occupa das Leys na ambiguidade: Outro notando aos Céos o movimento: O Soldado na guerra; e o Avarento Das sórdidas uzûras na impiedade.

He diverso das Gentes o cuidado: Fende o Piloto o mar; e a terra fria O robusto Cultôr com curvo arado.

Este cáça, outro pésca, outro profía No insolito lavôr arrebatado; En das Musas invóco a melodía.

L'Onge, longe daqui vá toda aquella, Que confórte, ou que livre quer q a Gente Lhe tribûte os encómios de prudente, Lhe offerêça os elogios de Donzella:

Nao; nao me chegue a lêr a que singella Julga, que em ser amante he delinquente: Que nao jóga, nao dança, finalmente Que outras prendas nao tem, mais q a cautella.

Essa, que eu nao a culpo, essa que essude As maximas da honra, as Leys da fama; E tenha para o mais o génio rûde:

Mas leia os versos meus a gentîl Dama', Que confessa nao ter tanta virtude, Que se atrèva a culpar de amôr a chama.

Essa ardente paixao, que amôr se chama; Que a tanto homem de bem, q a tanta Dama, Tira o repouso, e rouba a liberdade:

Que cantei desse Nume sem piedade. As settas, o carcáz, e aquella chamma., Que abráza aos Sábios, so heróes instama; Que accende até no Thrôno á Magestade:

Eu que da bella Nize o génio inquieto. Quiz me servisse no verdôr dos annos Aos versos meus de principal objecto;

Eu, conduzîdo em fim dos proprios damnos, Mudei de assúpto; e em vêz de hú louco asse-Canto agora as lições dos desenganos. ( cto

HE rude o Lavrador; mas felizmente Com idéas subtîs nunca escogîta, Se há mais mundos do que este donde habîta; Se animais nelles há, se há nelles gente.

Elle dos campos seus cuida sómente;
A terra dura lávra; e nao medita

Se ella acaso se móve; ou se se agita

Na Eclítica celéste o Sól luzente.

Essas outras questoens que a nossa idade Nos traz por móda do sombrio Norte, Entréga á mais subtil capacidade:

Aprende os documentos da piedade;

Ignóra o mais: e espéra affouto a morte.

D Epois que désta Aldéa no retiro.

A vide pódo, enxérto o Catapreiro,

Cultivo o meu Cazal, e do Ribeiro

Eu mesmo as agoas para o campo tiro:

Depois que a recolhêr fómente aspiro Do meu trabalho o fructo verdadeiro, Outros bens nao pretendo, e dêste Outeiro Ao mundo enganador as cóstas viro.

Procure-os quem quizer: E diligente Para os lograr o mercador ouzádo Travesse o mar, e outras Nações frequente,

As Côrtes passe; e em tudó afortunado Titulos compre Illustres: que eu contente Sem elles vivo aqui; mas socegado.

Vos q o mundo regeis, Padres conscri-(O que en vos nao invéjo) e q prudentes De premessas encheis aos pertendentes, E de esperanças vans aos Réos afflictos:

Vós que lêdes processos infinitos; Que fosfreis cavilózos requerentes; Cartas, memoriaes impertinentes; E por sim castigaes poucos delictos.

Vós ficai-vos em paz; porque occupados Naő deveis fer com claufulas efcriptas De quem fem pleitos vive, e fem cuidados.

Basta-me só que ás vezes nas vizitas As vêjao Petimetres namorados, As ouçao sem desprêzo as Senhoritas.

Uando contemplo o tráfico da vida No bulicio da Côrte sempre incérto, Parece-me esta Aldêa hum Céo abérto, Livre de tanto engano, e tanta lida.

Quando vejo a idade submergida Passo no triste horrôr deste desérto; Do nêgro luto o coração cobérto Os olhos meus a lágrimas convida.

Em nada encontro alivio: na Cidade Me enfada a confusao, e retirado Das montanhas me assombra a soledade.

Nao tem mais q affligir-me o duro fado; Pois me faz com cruel contrariedade Que viva em toda a parte magoado.

OH quanto vive alegre o que da Aldêa A' rûstica vivenda se accommóda; A donde os campos lavra, as vides póda, E em santa paz o seu Cazal grangêa.

Véste o borél pelûdo, e nao recêa Que o culpe o mundo por faltar á móda; E sem que têma da fortûna a rôda, Com gosto almóça, e com socêgo cêa.

Tême a Deos, tême ao Rey;e assim procura Lograr dos annos seus o gyro inteiro, Sem que o sim lhe anticipe a parca dura.

Até que em braços de hum fiel herdeiro, Ouvindo o Crédo velho ao Padre Cura, Morre feliz na fé do Carvoeiro.

A Qui onde me trouxe o duro fádo A passar o melhor da minha idade, Nao tenho mais que a bruta sociedade De algum tôsco Villao, que tange o gádo.

Tudo o mais he deférto inhabitado, Defpenhos, precipicios, foledade, Que fó póde offerecer commodidade Para algum infeliz defesperado.

Aqui fobre huma pênha esmorecido Fico hum dia talvez, e em tal segrêdo, Que até nem de mim mesmo sou sentido.

E entad, estupesacto, mûdo, e quêdo Assi, estou de meus males atordido; Qual junto de hum penêdo, outro penêdo.

DE que me vale a vida, se até agora Só servio de occupar-me o sostrimento! Melhor sora que hum prompto acabamento Me désse, a que me vio a primeira Aurora.

Se o nao ser he hum mal; devesse embóra Hum fugitivo ser ao nascimento, Porque ao menos me visse hum só momento Entrar no mundo, e delle sahir sóra.

Alma innocente o Letes transitára; E aos Elizios alegre passaría, Sem ter queixas que dar da sórte avára.

De enfados mil entad me izentaría:
Porque lá cértamente nad topára
Tanto Perálta, e tanta Senhoría.

B Rutos penhascos, rusticas montanhas, Medônhos bosques, hórrida mallêza, Que me vêdes, cobérto de tristeza, Saudozo habitador destas campanhas.

Para me suavizar mágoas tamanhas, Alteremos hum pouco a Natureza; Civilize meu mal vossa dureza, Barbarizai-me vós estas entranhas.

Meu pranto vos commôva algum affécto De branda compaixao; pois da impiedade Encontra sempre em vós hum duro objécto.

Póde fer, que com esta variedade, Seja mais agradavel vosso aspécto, Sinta eu menos cruel minha saudade.

Em hoje a nossa Lingua tal decencia Que nada sem decóro pronuncia; De hum misero vosse, faz Senhoria De huma vossa merce, faz Excellencia.

Dos commodos marîdos a paciencia Logra a nobre expressa de galhardîa; Em vez de amor, nos diz galanterîa; E o q era mêdo hum tempo he já prudencia.

Em tudo o mais, com termos rebuçados, Brilha na locução a urbanidade; Mas eu rústico sou por meus peccados:

O nome ás coufas dou com claridade; E fallando confórme os meus passados Ao Cura chámo Cura, ao Abbade Abbade.

A Deos, ó Porto a Deos; fica-te embóra, Que eu já nao posso mais; porque me cansa Tanto chá, tanto Wiste, tanta dança, E tanta cousa mais que callo agora.

Nao era há pouco assim: tudo empeóra, Q bem se acaba, o mal raszes lança; E tem-se feito em tudo tal mudança, Que até por novo estylo se namóra.

A Deos pois: porque o résto de meus dias Quero dar ás liçoens dos desenganos Sempre saudáveis, pôsto que tardías.

A Deos cazas de brinco; a Deos enganos; Chichisbéos, Excellencias, Senhorias; A Deos Ninfas gentis, que fazeis annos.

A Qui sobre esta pênha, que defronte Me sica do Marao, sentar-me intento, Para lançar ao mundo o pensamento Antes que o Sól se mêtta no Orizonte.

Acolá vejo ao pé daquelle monte De huma póbre corrente o nascimento, Que apênas déve á chûva hú bréve augmento Já quer ser rîo, e deixa de ser sonte.

Já tal estrondo faz, e tal balbórda, Que tudo atrôa; e assim que o valle ganha Logo se espalha, e toda se tresborda.

Inchada, fubmergir quer a campanha, Sobêrba, quer fer már; e nao fe acorda Que a mijou ainda há pouco húa montanha.

Requente-se o Theátro muito embora, As nobres assemblêas, o passeio, O baile, o jôgo, e todo o mais recreio, Que saz a Portugal tao culto agora.

Delle se lance o barbarismo fóra, Résto infeliz do mauritano freio; E devámos á França aquelle asseio Que tanto os seus alumnos condecóra.

Se a móda o quer affim, calle a cenfûra; Em quanto o Petimetre, e a Dama bella Dança com galla, e canta com doçûra:

Que o que se diz por ahi de huma janella, De hum caso succedido em noute escura, E de outras cousas mais, he bagatella.

E M quanto to permitte a mocidade, Teu Pay disfarça, tua May consente, E em quanto, Nize a móda o nao desimente Nos brincos gasta a slôr da tua idade.

Jóga, dança, conversa, e a variedade, Que causa tanta prenda, assombre a gente; Deixa-te vêr, que o Século presente Hoje chama ao pudôr rusticidade.

Os coraçõens de quem te applaude enlaça: Desfruta o tempo: e tem por aforismo Que o gosto he fugitivo, a sórte escáça.

Engólfa-te de amor no doce abysimo; Busca o prazer; a vida alégre passa; Logra-te em sim; que o mais he fanatismo.

Portugal, que éra rústico algum dia, Incivîl, trapalhao, mal amanhado, Está (graças á França) tao mudado, Que o mesmo já nao hé, que ser sohia.

A lingua, o trage, o trato, a grossaría Dos antigos costumes tem deixado: Hé todo dôce, hé todo concertado; E parece outro sua Senhoría.

Conversa, jóga, dança; e o novo enleyo, Que entre os dous sexos logra, hé tas decen-Que á sátira mordaz tem pôsto hum freio. (te,

Vive agora hum marido mais contente; Hum Pay sem susto; e todos sem receio; Ditosa condição! Ditosa gente!

to the life

Nxuga o pranto, ó Nize; e focegádo Affouta mostra o rôsto bello á gente; Que hum successo no mundo tao frequente, Nao déve ser por ti tao lamentado.

Tinha de ser: tórne-se a culpa ao sído: Tudo se esqueça, e viva-se contente; Que em parte se confessa delinquente, Quem nao sábe occultar o seu cuidado.

Nao tens que recear; que á mocidade Se perdóa hum descuido; e sendo bella; Até se lhe disfarça huma maldade.

A honra hé nome vao, que só disvella As rústicas vilas: e a nossa idade Tóma os casos de amor por bagatella.

Vinde cá, dôces Musas, que sómente Divertir-me com vôsco agora intento, Pois neste solitário apartamento Nao he facil sem vós viver contente.

Ao dôce fom da Cîthara cadente
Daremos aos penhascos sentimento,
Pulsando vós o harmónico instrumento,
E eu cantando o mal, que o peito sente.

Tocai qu' eu principío: huma faudade Expressada nas frazes d' harmonía, Compaixao ás montanhas persuade.

Mas ah! Quanto me engana a fantazía; Pois movendo os penêdos á piedáde, Moyêr nao fei de Nize a rebeldía.

U fosse, Nize, em nos pouca cautella, Ou que alguem persentisse o nosso enleyo, Tudo se sábe já; tudo hé já cheio, Qu'algum cuidado há muito nos disvella.

Dizem, qu'eu fou feliz, que tu és bella; E as vêzes com fatírico rodeio, Hum murmûra, outro zomba, e fem receio A fama cada qual nos atropella.

Mas se nunca se tapa a boca á gente, E se amôr sempre activo nos devóra, Porq aquella he mordaz, porq este ardente;

Adorêmo-nos pois como até agora:
Siga-fe amôr; arrafte-fe a corrente;
E fe o mundo fallar, que falle embóra.

P Assa hú minûto, hú quarto, hú hora, hú Huma semana, hum mez, e hum anno passa; E hé tao tenaz a dôr, que me traspassa, Que hum instante de mim se nao desvia.

Tórna o Sól a gyrar, e a tyrannîa Tórna outra vez da minha fórte escassa; Sem que o tempo, que as pênhas adelgaça; Lhe possa amolentar a rebeldîa.

Corre hum lustro, húa idade, e finalmente Corre huma vida; e a pena que me apúra, Em tanta duração se não desmente:

Hé sémpre a mesina; entendo, q procura, Se acaso além da mórte hum peito sente, Descer tambem comigo á sepultura.

Ere igualmente amôr o Rico, o Póbre, Q Môço, o Velho, em fim tudo fujeita; E ás vezes onde menos fe fuspeita, Arde mais vivo, quanto mais se encóbre.

Faz q hum Heróe ao seu podêr se dóbre, Que desvarse hum Sábio; e nao respeita, Nem da cabana a esphera mais estreita, Nem do Palácio o resplendôr mais nóbre.

Nem dentro dos grilhões de húa clausura, Contra os tiros cruéis do Aventureiro, Encontra sácro abrigo a formosúra.

Rompe pelo impossivel derradeiro;
Combate as honras, a virtude apûra
E alista por vasiallo o mundo inteiro.

Ceio
U cômo, eu bebo, eu durmo, e fem reDo que há de vir a fer, a vida passo,
Ora de Nize no gentíl regaço,
Ora das Musas no sonóro enleio.

A's vezes pésco, ás vezes jógo, ou leio, E tôrres vas tambem no vênto faço; Depois me vou meter naquelle espaço, Onde Descartes tinha o seu passeio.

De lá mil Orbes vêjo, e de improvízo Soltando ao pensamento as vagas vélas, Turbilhoens de crystal sem mêdo pízo.

E pondo-me por címa das Estréllas, Descubro a terra em baixo, e me dá rizo Contemplando do mundo as bagatellas:

De aforismos o Médico, e o Letrado, De tanta Ley, tanto Doutor cercado, Trazem o mundo todo confundido.

Os Bens, o Côrpo, a Alma, reduzido Nos tem com mil questoens a tal estado, Q e o absurdo mayor, se he disputado, Faz duvidózo o ponto mais sabido.

A verdade entre os táes se desfigura; E das opinioens na competencia Hé tudo incérto, e nada se segura.

Sem dûvidas em fim nao há sciencia: Mas o mal hé, que nellas se aventura A Fazenda, a Saûde, a Consciencia.

Ao hé só, que na Côrte se recrêa Com nomes estrondósos a vaidade; Porque a ambiçao até na soledade Emprêgos sórma, e titulos grangêa.

O Barbeiro hé Doutor na sua Aldêa; O Lavrador Morgado, o Cura Abbade; E a Sobrînha, imitando as da Cidade, Quer Senhoria, e Dona se nomêa.

O Juiz do Concêlho hé reputado, Como se fosse hum Rey de Augûsta Stirpe, E hé tîdo hum Escrivas por Magistrado:

E sem que esta illusad se lhe dissipe Da fantasia va, quer ser tractado Qualquer Capitad Mór, Conde de Lipe:

S E o génio a querer bem te perfuáde, O génio fegue ó Nize; que a belleza Tributos tambem paga á Natureza Nas humildes paixoens da humanidáde.

Respira: pois benigna a nossa Idáde Desabásos permitte á gentileza; Que sôra dar mais sôrça á chamma accêsa, O negar-lhe de todo a liberdáde.

Cêda a glória ao amor: pois já tao dúra Se nao fóffre da honra a tyrannîa; Apérta hum pouco sim, mas nao apúra.

E se amar crime soi em algum dia, Tem hoje contra os gólpes da censúra Em mais de hú grande exemplo a apología.

A' que esta noite o somno se demóra
A entrar na solida deste aposento,
Vamos por esse mundo, ó pensamento,
Antes, que o dia traga a rôxa Auróra.

Governemo-lo em secco: e delle fóra, Como quem vê da praya o mar violento, Dêmos a quem navéga arbitrios cento, Que póde ser, que algum lhe sirva agóra.

Dizem por hi; que tudo o Inglez abráza Em tantas Náos, como atéqui costúma; Mas eu lhas fundirei dentro de Cáza.

Dem-me qualquer Rapaz, q de húa em húa Vá lançar no payol huma fó braza ; Que eu lhe farei que todas lhas confúma.

E Ncosta, Nize, a róca, e na costura A agulha préga, sem pêgar mais nella, Que o contînuo lavôr, que te disvélla, Se hum tempo soi decóro, hoje hé loucura,

De nossos bons Avós na idade dura Se honrava n'almofada huma Donzella; Porém hoje hé sómente illustre aquella, Que em vez de trabalhar, brincar procura.

O génio pois do Século prefente Deixa correr; a elle te-accomóda; Que he Louca toda aquella, que o desmente.

Jóga, dança, passeia, faze róda Entre os Peráltas vaos, e até consente, Que te fallem de amôr, que o manda a móda.

De, Damas do Pôrto, ide ao passeio, Ao Theátro, ao Casé, ao Jôgo, á Dánça; Deixai-vos vêr, enchei-vos de esperança, E sêde dôce objecto ao nosso enleio.

Ide: que o tempo passa; e de eras cheio, Se se nas logra, nunca mais se alcança: E talvez n' uma tîmida tardança Se perde o instante d'um feliz recreio.

Pe hum falso pondonôr occupe aquellas, Que tem huma May séria, hum Pay pezado.

Ou fique para algumas tao fingéllas, Que julgao nao podêr tomar estado, Depois que se desfazem de Donzellas.

S E a Mulher por nao ser Anacorêta, Afastada do mundo, e tracto urbáno; Se o Homem por civil, palaciáno, Sao objecto da crítica indiscreta:

Todo o genero humano entao se mêta Nos Claustros do Bussáco antes d'humanno: Mas o mesimo, que préga o desengano, Talvez nao comerá tao dura pêta.

Pois a nao a comer; qual he o fructo De seu conselho? Quanto a mim apósto, Que o triste paga á inveja o seu tributo.

Que quem com tad sossilico supposto Neste ponto argumenta; a nad ser bruto, Hé ginja antigo, e destes do meu gôsto.

U nao digo que seja Anacorêta A Mulher, nem que deixe o tracto urbáno; O Homem póde ser palaciáno, Sem loucura seguir tao indiscréta.

Mas se tu tens mulher, diz-lhe se mêta Nesses tractos civis; que antes de hum anno O tempo te dará o desengano, Chorando sem remédio a dura pêta.

Porém creio nao hei de tirar fructo De tao justo conselho; porque apósto Que pagas á vaidade hum grao tributo.

Pratica as francezias; no suppôsto De que á fôrça te queres fazer bruto, E ser mesmo Cornélio por teu gôsto.

Aos filhos lições dais de economía, E lhe enfinais, que a luz de huma bugîa Faz despêza maior, que a da candêa:

Vós, que ao lûme comeis no invérno a cêa De caldo de unto, e de batáta frîa, Que tendes hum rôcim na estrevaria, E hum Moço só, que as hortas vos grangêa:

Vós fazeis muito bem, poupai, q hé justo; Que hum Fidalgo talvez se condecóra Em nao causar aos seus Credôres sústo.

Poupai, e fêde Illustres muito embóra; Mas querer Senhorsa a pouco custo, Isso se usa no Pôrto, e nao cá fóra.

M Usas trajai de luto descontentes; E sôbre as bórdas do sobêrbo Douro; Os instrumentos marchetados d'ouro De algum trônco inseliz deixai pendentes.;

As grináldas depônde, e as doutas frentes Cingí de murta infausta em vez de Louro; Porque sérvem as gálas de desdouro, Onde se vém as lágrimas descentes.

Em fim chorai, pois quiz a tyrannía Do caso mais cruél, que urdio o sádo, Dessazer-vos do Pôrto a Academía.

Só refervai por breve desenfádo,
O podêr de rebuço ir algum día
Ouvir tocar vióla o Corcovádo.

I Nunde o már as áridas campanhas; Trêmad os Reynos, tombem-fe as Cidades; E ferida de mil iniquidades, Revôlva a terra as trémulas Entranhas.

Funda-se o mundo em sim, si iras tamanhas Sao menores, que as nossas impiedades Sepulte de huma vez tantas maldades Do Abysmo a boca, a quéda das montanhas

Mas que rebélde eu fou! que delinquente! Porque vejo, ó Senhor, e nao me espanto, Gemêr em convulsoes o Continente.

Que selhá de esperar mais, se assombro tanto Os montes móve, e nao commóve a gente? Dévem os homens carecer de pranto.

Ue escuto, e sinto, ó Deos! Nao sey q Por modo nunca ouvido: o Téjo cresce: Abállao-se as montanhas; e parece, Que o már com novas ôndas nos atrôa;

Casas, Palacios, Templos despovôa Este medônho som, que me esmorece: A gente pasma, a terra se estremece: O sogo prende; e sunde-se Lisbôa.

Que será? Quemo sabe?.. O entendimento Se perturba de horrôr; e em tanto estrágo: Está vendo hum final acabamento.

A' Lissa! queira o Céo que hoje presago Nao seja o combatido pensamento!.. Lembre-te Tróya, avise-te Carthágo.

- ( )

C Eme o Centro mortal, o Abysmo estálla; O Vênto se ensurece, o Céo se ensura; Do mais enórme pêzo a massa bruta Rómpe em soluços, em tremôr se abálla.

O már o seu prefixo termo escálla;
Na prisao subterranea o sogo luta,
E horrôres vomitando em cada gruta,
Com medônho estridor o Inferno salla.

Tanta desordem, tanto desconcêrto I Nos Elementos todos, sao indício, Que a ruína universal vém já mui pérto.

E o mais cérto fignal do precipicio, Hé crefcer fem temôr o desacêrto, E subir nos mortaes sem têrmo o vicio.

S E nesse dia em sim, que hum anno agóra Completa infausto, a discorrer me pônho, Parece que deliro, sinjo, ou sônho, Todo suspenso, todo de mim sóra.

Do Juizo universal a infe!iz hóra Foi retrato taó vivo, e taó medônho, Que até se ouvía ao longe o som tristônho Da trombêta satal despertadôra.

Hum anno há que bráda a Providencia A Portugal: e Portugal nao tóma De Sodôma, e Nínive a experiencia.

Acabe pois, que a vára já se assôma, De Nínive a imitar a penitencia Por sugir aos estragos de Sodôma.

Estes da terra barbaros tremôres. Fazem que evite arrependida a gente, Os jogós vãos, a musica cadente, As bellas Venus, os gentiz amôres.

Todos mudao de vida nos horrôres

Deste caso infeliz; e tao sómente;

Cingido de cilício penitente;

Envia o mundo ao Céo tristes clamôres.

Sigamos pois com animo devóto H Os mesmos movimentos de piedade, Que dos mais homens na mudança nóto.

Rompamos os enleyos da vontade; Mas ay que em se acabando o Terremóto, Esquece-se o temór, lembra a vaidade s

D Orme em pobre aduár; porém sem suste Tremer a Terra o vágo Arábe sente:

Na Cenzália o Tapúya; e dócemente

Na tôsca tenda o Tartaro robusto.

Fabrica cada qual repáro justo Já contra o frio, e contra a calma ardente; Sem que esta, que se chama inculta gente, Têma o despenho do Palacio Augusto.

Assim, douto Azevedo, hoje te ensína A rûde convulsao, que o mundo abána, A seguir dos Salvagens a doutrína.

Na chóça está segura a vida humana: Nella descança; pois que da ruína Se livra por humilde huma Cabána.

E U bem sei, Portugal, que tu nao quéres Que ninguem te descubra as tuas saltas; Tu solgas de prazer de gôsto saltas; E disto as consequencias nao inféres.

Vês homens misturados com mulhéres Em banquetes, em jógos, danças altas; Ellas na casquilhice mui Peráltas, Elles na chibantice todos éres.

Ah pobre Portugal! Muito me espanto, No que nóto no teu contentamento, Devendo ser em ti contínuo o pranto.

Eu bem sel, que o respeito hé muito attento; Mas sempre há de cahir, quem nao sôr Santo, Ou por obra, palavra, ou pensamento.

A Manhã frêsca está, serêno o vênto; O monte vêrde, o rio transparente, O bosque amêno; e o prádo slorecente Fragáncias exhalando cento a cento.

O Peixe, a Ave, o Bruto, o branco Armento, Tudo se alegra; e até sahir a gente Dos rusticos casaes se vê contente, E discorrer com vário movimento.

Este cáva, outro ceifa, e aquelle o gádo Traz no campo a pastar de pôsto em pôsto; Outro péga na fouce, outro no arádo.

Tudo alegre se mostra; e só dispôsto Tem contra mim o indispensavel sádo; Que em nada encontre allívio, em nada gôsto.

- 13

#### SONETO.

H quanto custa, Nize, o nosso affecto!
Peleija-te huma May, ralha huma Tía;
Hum Irmao te incommóda, e desconsía
Hum Pay, que se accautela circumspecto.

Da noite nos põem mêdo o negro aspecto, Hum Rebuçado passa, outro assovia; Ládra hum cao, range a porta, e nos vigia Algum visinho teu pouco secréto.

Este o diz a qualquer; outro lhe augmenta Hum ponto mais, que ao nosso caso ajusta; Outro em sim na palestra o representa.

Publica-se o successo; e a sorte injusta Com remórsos depois nos atormenta: Oh, quanto, Nize, o nosso affecto custa!

SO

Ize, eu nao sou de férro, e atenuádo, Ainda que o fora, o uso me tersa; Porque em sim do trabalho na porsía. Se consóme o metal mais obstinádo.

Instrumento nao há tao reforçado,

Que resista do tempo á bataría:

Gasta o martello a sáfra, e a terra fría

Pouco a pouco consóme o curvo arádo.

Tudo assim he: o amôr o mais ardente,
No contínuo incendio se evapóra;
E o mesmo me accontece ultimamente.

Outro procura pois; e te melhora De amante, ou mais affouto, ou mais valent Que eu já não posso mais; sica-te embora

Ize, fica-te em paz: que ou tarde, ou cêdo Se havia de deixar tanta loucúra; E o mundo observador, que, tudo apúra, Seja a quem fôr, nao quer guardar segrêdo.

Todos fazem reparo; e eu tenho mêdo De ser objecto da mordaz censúra: Hum, de nós se lastima, outro murmúra Outro zoba, outro em sim nos móstra ao dêdo.

Nao dêmos que fallar: rôta a corrente Se pendure no Templo da decencia; E se tape com isto a boca á gente.

E se inda algum gritar, haja paciencia; Que sazendo-se a emenda aos mais patente Basta a vencêllo a sôrça da innocencia.

(guía, Almou-se o Vênto: e o Sól, q as horas Com fòrça tal por toda a parte intésta, Que o triste Lavradôr limpando a tésta Resistir já nao póde ao meio día.

Cada qual dos feus ráios fe defyía: Na Lápa o peixe, a Ave na florésta, Na cóva o bicho; e os homens vao da fésta Refúgio procurar na sômbra fría.

Hú se encósta, outro assenta, outro deitado Da rélva faz colchao, do Campo leito: E tudo á frêsca dórme socegado.

Eu tao fómente todo o abrigo engeito; Porque ás chammas de amôr acostumado Sinto maior calôr dentro no peito.

Lha Nize, vém cá; fallemos cláro:
Já agora a tua historia está sabída;
E loucura será mudar de vida,
Se nunca há de callar-se o mundo aváro.

Inda que, de virtude exemplo ráro, Te mostres do passado arrependída, Nada com isso alcanças; que perdída A honra huma só vez, nao tem repáro.

Se faltás-te ao devêr, e a forte escura Etérna nódoa sobre ti derrama, O assecto ao menos conservar procura.

Tórna outra vez de amor á dôce chamma; Que ferá duplicar a desventura, Perder o Amante, e nao cobrar a fáma.

E I-lo lá vém; que já na fômbra fría
Se esco de alli daquella vêrde planta;
E apênas abre o bico, e a voz levanta,
Objécto hé de temôr, e zombaría.

Teme o Casadoo mal, que lhe annuncia; O solteiro se rí: pois quando canta, Se com presagios ao primeiro espanta, Avisos gratos, ao segundo envía.

Chóte d'ahi, Ave importuna, e feia: Vai-te pousar em ramos mais subsidos, E deixa em paz os matos desta Aldeia.

Lá tens do Douro os Alamos crescidos, Onde gente polída só passeia; E onde agouros não crém tantos marídos.

No se déve estranhar a que murmúra:
Foi sempre o mundo assim; e a nossa idáde
Produz com infeliz secundidade
Gente que tudo róe, tudo censúra.

Para os quaes nao há cousa mais segúra Que mostrar á mordáz malignidade, Que me sei emendar, sendo verdáde, Que a posso despresar sendo impostúra.

Na emenda a ficar venho melhorádo; Ayrôfo no desprêso: e conseguído Tenho sempre algum bem sendo notádo.

E assim hum fallador ensurecído Em vez de dar-me causas de indignádo. Me ministra rasões de agradecído.

O H mal haja da França a habilidáde, Que assim nos impingío os seus costúmes Nas merendas, nos jógos, nos perfúmes, Com que vai estragando a mocidáde.

Andarem de contínuo em fociedade Os homens, e mulheres em cardúmes, Sem cautélas, receios, nem ciúmes; E a isto hao de chamar civilidade!

¡Olhai, homens coitados, a quem tóca Zelar a propria honra com disvéllos, Que a experiencia a todos vos convóca:

Vigiai, e vereis, que esses Marméllos Namórao com os olhes, com a bôca, Com os pés, com as mãos, e cotovéllos.

E Sta, que obrou aonde nasce a Auróra, Déstro lavôr de barbara Donzélla; Esta, ó Taveira, matisada ourélla Desenróla outra vez como até agóra.

Adórne os Pavilhoens, que amor arvóra, E em teu podêr acêne á Ninfa bélla, A' Matrôna gentil, e em fim áquélla, Que ao longe vês, e enclausuráda móra.

Recébe-o pois, que hé teu: e fe a ventúra Te deparár encôntros mais felíces Com elle enxúga o rôsto da ternúra.

Porque a mim, a pelar dos feus matízes, Só fervío, maculando-lhe a figúra, De limpar o tabaco dos narízes.

11

S E acaso dos meus olhos a corrente, Que triste ás minhas vózes se mistúra; Se acaso o affecto meu te nao segúra, Abre-me, Ingráta, abre o peito ardente.

O coração me arranca, e o fangue quente Lhe derrama cruél, lhe fórve impúra; Verás que em cada gota entao te júra O amor mais firme, a fé mais permanente.

E se ainda assim, esse teu génio ingráto Duvidár com incrédula impiedade Da constante purêza do seu tracto;

Vai queimállo nas áras da lealdáde; E verás como o fumo aos Dêozes grato; Se eleva aos Céos, guiado da verdáde.

Ou deixa de ser bella, na certeza Que em quanto te assistir tanta belleza, Os teus láços traráo o mundo inquiéto.

Nao querer ser amada, hé hum projecto; Que offende as mesmas Leis da Natureza; Pois ella só produz a gentileza, Para a fazer de amor hum dôce objécto!

Dos nossos cultos pois intolerante Nao déves ser; porque he pensao forçóza Render á formosúra a fé constante.

E se inda assim nos culpas rigorósa; Conhece, que se hé crime o ser amante; Será tambem delicto o ser formósa.

Urou-me, Nize, hum dia,e na lembrança A grande imprecação tenho presente; Jurou-me que a partisse hum raio ardente, Se houvesse de fazer no amôr mudança.

Affirmou-mo com tanta segurança, Disse-mo tao devéras, que eu contente Cuidei que assim sería, e finalmente Puz de parte a siél desconsiança.

Mas enganou-me a falsa; sem que irádo Contra a gentíl sacrílega perjúra Fulmine o Céo o sogo deprecádo.

Pois que dar-lhe o castigo nao procúra; Ou Jupiter nao póde, ou namorádo Tambem guarda respeito á formosúra.

A Corrente cruél, com que até agóra Amôr prêzo me traz, por mais que eu fáça, Nem com o uso os élos adelgáça, Nem com a lima em parte se minóra.

O tempo que até mármores devóra, Que tudo róe, que tudo despedáça, O tempo digo, o tempo em sim se pássa, Sem que da planta má sacûda sóra.

Bronte adulto a forjou na frágoa accêza, A donde o cégo Nume outras tem feito, Mas nenhuma com tanta fortalêza.

Porque quiz por deixar-me mais sujeito, Batêr hum férro de maior dureza; E Nize lho inculcou dentro em seu peito.

A Môr, hé hum arder, que senao sente; Hé fersda, que dóe, e nao tem cúra; Hé fébre, que no peito saz seccúra; Hé mal, que as sôrças tira de repente.

Hé fôgo, que consóme occultamente; Hé dôr, que mortifica a Creatúra; Hé áncia a mais cruél, e a mais impúra; Hé frágoa, que devóra o fogo ardente.

Hé hum triste penár entre lamentos; Hé hum nao acabár sempre penando; Hé hum andar mettido em mil tormentos.

Hé suspiros lançar de quando, em quando; Hé quem me causa eternos sentimentos; Hé quem me mata, e vida me está dando.

O Dia vai perdendo a claridáde, O gado deixa o pasto, e se espaventa; A ave incérta voa, e se affugenta, Agourando a pendente tempestáde.

De hum medônho pavôr a foledáde Parece que se cóbre: chóve, venta, E em relampagos trémulos rebenta Daquella núvem nêgra a escuridáde.

Acolá deu hum raio, que aturdído.... Mas lá vem Nize, e vem com tal cuidádo, Que bem mostra o temôr... Tenho entedído.

O mêdo a trás: e eu sou tao desgraçado, Que para vêr-me a ella hum pouco unsdo; Hé preciso, que encontre o Céo irado.

U queres, Nize, oh quanto pódes, quanto Sobre o facro podêr da liberdáde! Tu queres, que a chorada falfidáde Se defdiga outra vez em novo canto.

Que o mundo torne a ouvir, com mudo es-Chamar-te em vez de falsa, Divindáde: E em lugar de culpar-te a variedade, Dizer que sempre soste o meu encanto.

Assim será, se sicas bem comígo: A vergônha, o dever rompe, e atropélla; Que eu me sujeito a tudo por cassigo.

Oh vós, que já me ouvistes sem cautéla Contra Nize gritar; eu me desdígo: Se faço mal, nao sei; só sei, que hé bella.

E U ví fender sem mêdo o ráyo ardente Daquella tôrre a abóbada sombría, E tanto estive em mim, que, me sorría, Quando se lamentava a mais da gente.

Eu nem sei se atrevido, ou se valente A vî tremer naquelle infausto día, Que mostrava, que a terra se fundía, Ou se desconcertava o Céo luzente,

Qualquer extraordinário movimento Primeiro pelo estudo contempládo, Já me nao sobresalta o encantamento.

Sómente de pavôr fico assombrádo, Pásmo, fóge-me o sangue, e desalento, Quando sinto de Nize hum desagrádo.

S Enhôra Nize, a verde mocidáde Já lhe tem ditto a Deos, tenha paciencia; Porque Dama nao há, que resistencia Saiba fazer dos annos á crueldáde.

Tudo o tempo destróe: e esta verdáde Principía a chorar vossa Excellencia; Quando nao, metta a mão na consciencia, E mostre a certidao de sua idáde.

Deixe-se pois de entrar nas Danças altas, De assemblêas, de jógos; finalmente De ouvir Cadêtes, e escutar Peráltas.

Olhe que já por hi murmúra a gente; E lhe diz que depois de cértas faltas, O ter sóbras de amor fica indecente.

Deu-te hum Principe a mao no Sacramento,

Que outro sêr te formou mais permanente.

Do Espirito Celéste a chamma ardente Te saz maior no dia o luzimento: Tudo em sim grande soi, porque portento O mundo já do bêrço te exprimente.

Vaticine-te logo o vágo engénho Felicidades mil; pois neste día Por ti já mostra o Céo tao raro empénho:

Mas aonde me leva a fantazía! Se a fortuna fará no desempénho Diminúta a mais grande profecía.

Ao Nascimento do Primogenito de Theotónio Manoel de Magalhaens e Azevelo, de quem soi Padrinho o Serenissimo Senhor D. Jozé Primáz de Braga.

(gante, Um homem com hum chambre roça-Com óculos, chinellas, e barrête, Sentado em hum pequeno tamborête, Quatro livros de trás em huma estante:

E tendo pela parte de diante Vários Feitos mui velhos n'hum bofête; Tambem, para chamar pelo Paquête, Campainha que tóque a cada instante:

Na falla feis cadeiras encouradas, Tinteiro muito bem aparelhado, Humas Ordenaçoens muito cotadas:

Fingir-se a quem entrar muito occupado; Olhar se sóbe alguem pelas escádas; Eis-aqui, meus Senhores, hum Letrado.

E U que me rí dos vaos encantamentos.

Que a Mágica sagaz nos promettía,

Das cífras vas, das ervas que colhía,

E dos seus insies promettimentos.

Que tive por gostózos singimentos Os bens, que aos seus alumnos offerecía; Em sim, eu que siz sempre zombaría Dos apparátos seus, dos seus protentos:

Eu mudei de sistêma; pois me obriga A verdade a que creia esses espantos, Que nos guardou tenaz a idade antiga.

E se alguem duvidár de assômbros tantos; Ouça cantár a Arminda; e depois diga; Diga, se hé certo, ou nao, haver encantos.

Ue se lhe há de esperar! De día, em día Nao se dilate, ó Nize, a penitencia; Que quando hé contumaz a resistencia, Desabôna o perdao na rebeldía.

Deixe-se o antigo enleio; que sería Insultar todo o Céo na presistencia; E o remorso subtil da consciencia Rôa em sim o grilhao, que nos prendía.

Eu resoluto estou; porque contrário Nao quero ser á voz, com que a piedade Branda me báte ao peito temerário.

A Deos! Viva a razao, morra a vontáde: Fallou-me ao Coração o Missionário, As vozes ainda escuto da verdáde.

E Mhora jácte hú Sabio hú firme alento, Hum coraçao robusto, huma alma fórte, Capaz de desprezar da infausta sórte O mais feroz, o mais cruél tormento.

Sobre os hombros do mudo soffrimento Do fado iníquo as semrazoens supporte; E veja, sem pavôr da escura mórte, Fundír-se o chao, cahír-se o Firmamento.

En tudo lhe concêdo; unicamente Lhe péço, que contemple hum breve instante Dos olhos de Beliza a luz ardente.

Depois se a resistir-lhe for bastante, Rômpa as artérias, Sêneca prudente; Trague a Cegúde, Sócrates constante.

A Ssim que hum homem nasce, principsa Esta vida infeliz com tal quebranto, Que parece que o Céo, ainda que Santo, Só para o vêr chorar no mundo o cría.

Abre os olhos mortaes, mas desconsía Na suspensão do seu primeiro espanto, Se he para os encher de triste pranto, Se para receber a luz do día.

Nenhum se izênta desta ley taó dúra; Pois com presagio infausto a sórte avára Logo ao nascer as lágrimas apúra.

Só tu de excélsos Pays, Próle preclára

As déves enxugar, porque a ventúra

Triunfos mil n'este arco te prepára.

E

SO-

A hum Arco, que se levantou ao Nascimento do Primogénito de Manoel Cardôzo de Loureiro Vusconcellos e Lacerda.

Evêis, Infante bello, o nascimento Ao Consorte da Virgem Sacro-Sancto; Porque, para formar prodigio tanto, Vos deu seu Patrocinio hoje o alento.

Devêis a glória toda do Portento A' Protecçaó feliz do grande Santo; ab A Porque junctos vos deu com nosso espanto O dia, o lustre, o nome, o luzimento.

Mas de quanto devêis, a conjectúra Presume com diversa subtilêza, Que querêis com o Céo fazer uzúra;

Pois devendo a Jozé tanta grandêza, Tendes no mesmo empenho mais segúra De graças immortais maior riqueza.

Ao mesmo assumpto, com a circunstancia de nascer em dia do Patrocinio de S. Jozé, e pôrem-lbe o mesmo nome

Rescei Jozé gentil, as nóbres frêntes Aos egrégios Loureiros preparando, Que para vos ornar forao cortando Os vossos sempre cláros Ascendêntes.

Crescei felíz, as pálmas innocêntes A despender riquezas ensaiando, Que os Vínculos agora descançando Estas no successor já permanêntes.

Æm fim crescei; mostrando produzída Agraça, nesse aspecto sempre púra; A virtude, nessa Alma sempre unida.

Serêis, ( pois tudo o Céo vos assegúra,) Serêis da bella Mãy prenda querída, Serêis do Illustre Pai glória segúra,

E 2

S Q-

C Rescei forte, gentil, preclaro Infante; Crescei, mostrando já, com raro esseito, Do egrégio Pay o animo no peito, Da excélsa Mai, a graça no semblante.

Alcides fez o mesmo; e foi bastante

A deixar vêr, ao bêrço inda sujeito,

Que para ser Heróe o havia eleito

Desde as fáxas pueríz o Céo brilhante.

Vós o imitáes, Meníno: e por certêza De ficar vaticínio, a conjectura Vos abóna o valôr, e a gentilêza.

E tanto esta esperança se segúra, Que já fazêis amavel a vivêza, E ostentáis respeitada a formosúra.

SO-

- en ( 1 8 %.

Porque inventou fazer d'Alma notória Qualquer occulta ídéa em bréve escrípto, Nao devêra esperar o Heróe do Egípto, Nem sómente hum louvor da douta história.

Dessa sua invenças lhe rouba a glória O fazer do papel largo destrícto Para tantas traições, cujo desseto Lhe deixa detestavel a memória.

Expoem-se a mil desastres, e sujeito Vive todo o segrêdo a ser patente; Que ás letras consiou léve conceito.

Hé Nize disto a prova: incautamente Sobre hu papel lhe expuz todo o meu peito; Ella o mostrou: foi Cadmo \* o delinquente.

SO-

<sup>\*</sup> Cadmo enfinou aos Gregos o ulo do Alfabeto.

M Usas, deixai-me em paz, q a heróica Có q adornais de novo a lingua Portuguêza, Dos rudes lábios meus mettida na durêza, Em vez de consonancia horrores causaría.

De engénho mais feliz occupe a valentía Métro, q de hú Heróe té nome, e të gradêza; Que eu para me surrir d'algua louca emprêza, Nos numeros da Pátria encôntro a melodía.

Mas se vos pertendeis co temerário intento Lançar do sácro monte aquelles vérsos fóra, Que fazem immortal o Luzo atrevimento; (róra,

Que coduzindo o Gama ás Regioes d'Au-Lhe sao da gloria sua etérno monumento: Musas, se tal querêis, sique-se o Pindo ebóra.

SO-

Mertilo. N Ize, de duas húa; pois sería Continuar na nossa opposta emprêza, Em mim, mais do que excesso de finêza, Em ti mais que rigôr de tyrannía.

Ou eu dêvo deixar esta porsía, Ou tu déves depôr tanta ferêza: Escolhe, evitarêmos a incertêza Se póde mais o amor, se a rebéldía.

Nize. Se o teu empenho só nisto consiste, Eu o tenho que siques satisfeito Da queixa, que contrária nos assiste.

Nao déve o teu cuidado fer acceito; Porque quem na finêza nao perfiste, Nao póde ter paixao de amor perfeito.

A Deos (que triste a Deos!) A Deos ó Que assim o determina a dura sórte: Nao há mais que esperar; o fatal córte Executa o precizo da partida.

Nao tem remedio: eu vou, prenda querída, Sentindo dentro n'alma a dôr mais fórte: Eu nao fei como há peito que supporte A vehemencia cruél desta ferída!

O' vós que amantes fôis, e q a violencia Sentistes de hum retíro, por piedáde Fazei-me no meu mal correspondencia.

Dizei-me, se haver póde mais crueldade, Que padecer o gólpe de huma auzencia, Quem sábe sentír bem huma saudade.

L U bem as ví, mas foi, Rócha erudíto, Arrotar tao de xófre d'entre o máto, Que o Caçadôr hum pouco estupefácto, Em lugar de atirar-lhe, deu hum gríto.

Passáraő-se depois a tal Destrícto, Donde apenas trepar podéra hum gáto; Sem fallar no desconto de hum regáto, Que resiste ainda aos sáltos de hum cabrito.

Nisto chegou a noute: e ao outro día, Ou porque o caó levava máos narízes, Ou porque alguma Vélha nos benzía;

Corrêmos sem topallas mil Paízes:
Bem sei que isto ao primôr me nao desvía;
Mas esta hé toda a historia das Perdízes.

A H pobre Coração como no peito Palpitas, ainda amante d'huma Ingráta, Que com tantos desprêzos te maltrácta, Que tantas falsidades te tem feito!

As corrêntes beijar, que amôr desáta; A E a barbara insiél, que assim te trácta, Rindo alegre de vêr-te tao sujeito.

Ora acábe huma vez pena tao dúra, Sem que o teu movimento descompônha Huma céga paixao que há tanto dúra.

Hum firme desengano te dispônha.

A deixar de huma vez esta loucúra,

Quando nao por vontade, por vergônha.

BRuta montanha, barbaro rochêdo, Altas penhas, medônhos precipícios, Do templo do despenho frontespícios, Ou rudes simulácros do segrêdo:

Aqui donde o pavôr, e donde o mêdo A' vista off recem fúnebres indícios; E para os mais infaustos facrifícios As aras fórmao de qualquer penêdo:

Aqui de Lizia ingrata abandonádo, Funésta habitação hé bem que ténha Triste, saudozo, amante, e desgraçádo.

Só assim minha dôr se desempenha: Porque posso encontrar desesperádo O remédio a meu mal em cada pénha.

SE o feu destino cada qual formára; Mil capríchos no mundo entad vería; Víra hum Rey que a Pastôr se abatería; E hum Pastôr, que a ser Rei se sublimára.

Modésto algum as pompas desprezára Outro sobêrbo as honras buscaría: Este descêra, aquelle subiría; E outro a ser o que soi talvez tornára.

Eu mesmo, bem q em pouco me magôa O que a sórte me deu tao triste estádo, Eu mesmo mudaría de pessôa.

Fôra Fráde talvez, talvez Soldádo; Tudo o mais fôra (Nize em sim perdôa) Mas nao sería em tempo algum cazádo.

SE a vista lanço á Trópa Portuguêza; Se ao Lusitano estudo o pensamento; Nao sei julgar se as Armas de ornamento; Se ao Reino as letras servem de desêza.

Parece que, mudada a naturéza, Equivócaó de forte o luzimento, Que as Esquadras ás Leis dao fundamento; Que a Sciencia á Milícia dá firmêza.

A uniao foi feliz, e tao preclára, Que ao Patrôno immortal, porquem floréce, A glória augmenta sim, mas nao sepára:

Com igualdade tal se enláça, e crésce; Que Marte a seu saber glórias prepára, Apólo a seu valor palmas offèrece.

SO-

Vinde nóvos Heróes, vinde, e as Cor-Salvai triunfantes do fobêrbo Douro: Elle vos vio partir, e fem desdouro Elle outra vez vos vê voltar contêntes.

Vencestes o Hespanhol; cingí as frêntes Da Augusta palma, e do sagrado Louro; E as rôtas Armas guarnecidas de ouro Deixai no Templo por troséo pendêntes.

Rendei gráças aos Dêozes: as Confórtes Constantes abraçai; e ao caro Amígo Da vossa espada referi os córtes.

Hum conte os cazos seus, outros o prigo, As domádas Nações, a guerra, as mórtes; Mas nao digais que vistes o Inimígo.

A Gente, as munições,o trêm de Guerra, Em fim a nossa Armada já tamánha, Que ora seja em Quarteis, ora em Capanha Com cem mil homens o Inimigo aterra:

Turím sagás, Venêza que nao erra, Hollanda astúta, e parte d' Alemánha; Tudo se moveu contra a pobre Hespánha, Sem fallar nas Esquadras d'Inglaterra.

A França faz a paz; o Turco a ajusta; E outra vez pelo golfo Guaditáno Passar intenta o Mouro em léve fusta:

Tudo em nosso favôr e alheio damno A discórdia revólve, e Marte assusta; O ponto está que o creia o Castelháno.

Do tóque do tambôr arrebatádo;
Das lágrimas de Nize commovído,
Digo a Deos. . . Vólto atras. . . e dividído
Me deixa a cada impulso igual cuidádo.

Ouço o fignal da marcha, e côrro ouzádo; Chóra o meu bem, e páro enternecído...; E de affectos contrários combatido, en la Nem bem Amante sou, nem sou Soldádo.

Do devêr e do amor nesta igualdade, Os passos meus nao sei como compônha; Que o sicar hé labéo, partir, crueldade,

E em quanto cuido em fim qual antepônha Lamento do partir toda a faudáde, Padêço do ficar toda a vergônha.

Ize me prometteu, e por certeza, A's promessas juntando juramentos, Que até nos mais occultos pensamentos Me havia de guardar siel sirmêza.

Eu assim o entendi: cuidei que prêza Tinha a bella insiél aos meus intentos; Pois nao cuidei que feios singimentos Sabía produzir huma bellêza.

Ora fíe-se lá qualquer amante.

Nas promessas, na fé, no bello díto;

Para próva de haver amôr constante;

Fíe-fe, vendo a dôr com que repíto; Que soube o mais bellissimo semblante Encobrír o mais pérsido delícto.

E M quanto tu, douto Ministro, attento Mais ás Leis do devêr, que ás da vontade, Mostras que póde a slôr da mocidade Servír no altar d'astréa de ornamento:

Em quanto duvidar o pensamento.

Se mais honras a nova Dignidade.

Em lhe dar maior lustre na piedade.

Ou maior na Justiça luzimento:

Em quanto em fim, amado Presidente;
Do Pôvo, ao teu disvélo encommendado;
Lhe escutas o louvôr o mais decênte:

Em quanto fazes isto; eu embrulhádo No grôsso baetao passo em Jazente Com mênos honra sim, mas socegado.

D Iz huma austéra Dama, que se accende O peito mais modésto em qualquer dança, Porque a mao que se dá n'huma mudança Nas algêmas cruéis de Amôr se prende.

Diz q arrisca o pudôr toda a que aprende A lingua, o trato, e o mais q ve de França; Que o jôgo he máo, q huma assembléa cança, Que o mundo falla, e o pondonor se ostende.

Assim diz; mas em sim aos seus temôres Lhe respondem sugeitos concertádos, Que deixe esses fanáticos rigôres;

Porq ao menos sao gôstos mais honrádos Escutar claramente alguns Senhôres, Do que ouvír em segrêdo alguns Criádos

# SONETO:

Uando, Dáma gentíl, quando imagí-Das graças, que te adórnao, na grandêza, Entre a tua virtude, e entre a bellêza, Abfôrto pasmo, e nao me determíno.

O teu génio parece-me divíno; Celestial a tua gentilêza; E sou, de dous impulsos na incertêza; Fiél adorador, e amante sino.

Huma tal uniao em ti tem feito
O teu recáto, a tua formosúra,
Que me traz indecizo sempre o peito:

Pois de hum, e outro affecto na mistura, Te busco amante, e cuido que hé respeito, Te adóro attento, e julgo que hé ternúra.

P Astôras deste monte, que até agóra Ouvistes junto ao Támega contente Cantar Almeno, ou variar cadente Da atravessada tíbia a voz sonóra:

Vós, que dos annos na primeira Auróra Logo o vistes brilhar; e finalmente Destas ribeiras o vereis auzente, Pois casa além da sérra, e vai-se embóra:

Trajai de luto pois: e em vez de flôres Cortai na aufencia fua por piedáde Ramos de murta, emblêma dos horrôres.

Dos rôstos desterrai a claridáde; Porque, para incentivo dos amôres, Nao tendes outro mais, que o da faudáde.

(enleio M quanto, douto Amigo, em vário O teu litigio nunca te descança, Pois ou te aníma a crédula esperança; Ou te acobárda o tímido receio:

Em quanto ora a palestra, ora o passeio, Porque amôr já supponho te nao cança, Ora os Livros talvez, que vém de França, Te servem nessa Corte de recreio:

Em quanto em fim dos vérsos esquecído, Com que fazer-te rír hum tempo púde, Dás a mais douto pléctro attento ouvido?

Eu neste albergue solitário, rûde, de Te faço ao meu borralho reduzido; Com o cópo na mao esta saúde.

A' corre viração, o Sól declína; E da môsca importuna livre o gádo, Deixa o curral, e vai pastar no prádo Ao sôm da frauta, que Silvandro assína.

Acolá vem Daménia, ella imagína, Que ninguem lhe percébe o seu cuidádo; Olhem a pobre, vejaő o coitádo, Como móstraő a dôr que os amosína!

Eu tambem, como os outros amadôres, Hum tempo dos grilhoens fiz louco alárde, Por isso tenho dó dos mais Pastôres.

Mas já, graças ao Céo, menos cobarde Zombo de Amôr, e em vez dos seus favôres, Guardo os meus Bôis, em quanto dura a tarde-

A Môr tudo avastalla: a mocidáde, A velhice, os varoens, a todos accende; E chega onde talvez menos se attende, Roubando aos coraçõens a liberdáde.

Nao perdôa no Sólío á Magestáde; Na cabána ao Pastôr; com tudo entende, Zômba dos Sábios, os Heróes surprende, Prostra o valor, e rí da gravidáde.

Até no Sanctuário entrar intenta: Quebranta férros, cárceres folápa; Capêllos, Vótos, Véos, tudo violenta.

Nada em fim se lhe oppôem, nada lhe esca-E só do seu podêr talvez se izenta Beliza por cruél, por santo o Papa.

S E viras, dôce bem, neste retíro, Em que a confuza mágoa me tem pôsto, O estrago com que a fôrça do desgôsto Me abálla o peito a cada vao suspíro:

Se viras, como vao em longo giro As lágrimas banhando todo o rôsto, Desimaiado o semblante, e descompôsto O triste sôm das vozes que profíro:

Póde ser, oh delírio da vontáde!

Que a propria informação do meu tormento

Te arrebatasse a impulsos de piedáde.

( mento,

Mas quem te há de informar do meu la-Se quem o fábe hé fó tua crueldáde, Que de mim nao fe apárta hum fó momento?

Protestar-me com ella, que sería
Firme na fé, no affecto permanente.

Disse inda mais: rogou q hum raio ardente A chegasse a matar, se me mentía; Que era mulher de bem, e nao devía Ser mudavel no amor, como a mais gente.

Em fim, para penhôr da fegurança.

Do que me fez fagrado Juramento,

Me deixou completar toda a esperança.

Fez-me feliz; mas só por hum momento; Pois logo me mostrou com a mudança; Que sempre era mulher no fingimento.

M Usas, aqui sobre este verde prádo, Sem que osfenda a ninguem, as córdas tento Deste, que vos me déstes, Instrumento, Para alívio siél do meu cuidádo.

Aqui que pastar vejo a rélva o gádo, E do descanço o Lavrador izento Fender a terra, e conduzir attento Pela sêcca rabíça o curvo arádo:

Aqui que móra a paz, vive a innocencia; Aqui na vossa amavel companhía Dos annos passar quéro a decadencia.

E a faltar-me outro bem, me bastaría, O nao sostrer aqui tanta Excellencia, Nem me aturdir com tanta Senhoría.

E M quanto sobre a ponte, oh Virgem pú-A vossa Imagem se adorou patente, De si mesma parece, que pendente Se sostinha a desseita architéctura.

Ao tempo, ao terremoto, á guerra dúra Com vôsco resistio, venceu valente; Que a peanha da May do Omnipotente Nao podía deixar de ser segúra.

Mas assim que outras áras vos destina Dos homens a devóta providencia, Géme saudóza, e os marmores inclina:

E vai gritando a rôta corpulencia,

No estrôndo rouco da total ruína,

Que hé destrôço maior a vossa ausencia.

SO-

<sup>\*</sup> Tirando se da Ponte de Amarante, a Imagem de Nossa Senbora poucas boras antes que cabisse.

E Ssa que vês, Amigo, parte em terra; Parte no rio, e parte inda pendente, Foi ponte, que cingio larga corrente; E agora nas arêas se soterra:

Célebre foi, e qual robusta serra;

Na espádua dura supportou valente

A planta bruta, o trásego da gente;

E o tránsito das máquinas de guerra:

Na duração dos Séculos remotos

Venceu de mil enchentes o ameáço;

E sustêve o furôr dos terremotos:

Mas hoje para avizo em Mappa escáço; Esses penêdos te aprezenta rôtos: Contempla hum pouco; e vólta atras o pásso.

SO-

Falla da mina da ponte de Amarante.

Oiva feliz, Espôso esclarecido;
O parabem, que dar-vos hoje intento,
Com o vosso immortal contentamento,
E com a nossa dita hé repartido.

Vés desfrutais no láço mais unido
Os enleios de hum facro ajuntamento;
Nós esperamos já com novo alento
Vêr o vosso esplendôr reproduzído.

Vós no Sancto Hymenêo vereis cumprida Toda a vossa esperança; da ventúra Teremos nós a parte mais crescida.

Pois a prôle gentíl que amôr procúra, Será dos Pays a prenda mais querída, Será da Pátria a glória mais segura.

#### SONETO:

Q Uando, meu Moura, hum pouco me A contemplar do Mundo o desvarío, Chóro humas vêzes, outras vêzes río, Vendo dos homens o fingído tráto.

Ostenta-se discreto o mentecápto; I
O fráco com valôr, o víl com brío,
A rústica com nobre senhorío,
A deshonesta com falláz recáto.

Anda tudo ao revéz: pervérsa a gente, Huma cousa insinúa no semblante, E outra n' alma bem divérsa sente.

Assim a falsa Nize a cada instante

Promette, e jura affecto permanente;

Mas eu nao vi mulher mais inconstante.

Udo critíca o Século presente; E se rí com maligna complacencia, Quando vê que com crédula innocencia De fantasmas tem mêdo a rude gente.

Lárvas nao teme, espéctros nao consente; Os lémures despréza; e sem elemencia Dos portentos a frívola apparencia; A pezar dos Astrólogos, desimente.

Já nos Trivios funéstos nao prepára Círculos vaos a Magica fombría: Já lá vao illuzoens; tudo se aclára;

E até já nem encantos havería,

Se Belinda o contrário nao mostrára

Da sua dôce voz na melodía,

Uem morre ás maos da dor, vendo O bem que idolatrou, mostra saudáde: Ostenta quem se mata huma lealdáde, Da paixao mais sublime produzsida.

Naquelle obra a tristeza, commovida Só talvez pelo impulso da piedáde; Neste brilha do amôr a heroicidade, Que a sé lhe sáz mais pura e mais luzída.

Ambos acabao fim; mas obrigádo Se fujeita o primeiro á trifte fórte; Por vontade o fegundo ao duro fádo.

Hé pois mais fino amante o peito fórte, Que podendo viver no seu cuidado, Sómente por siel se entrega á mórte.

G

SO-

Udo me anda ao revéz, do meu trabálho Vingar nao pude este anno o menor fructo, Deu-me a rônha no gado; e ao campo enxuto Faltou no vêrde Abril o frêsco orválho.

Dănou-se o Téjo, \* e junto de hu carválho Eu mesmo ví morrer o pobre brúto; Fugío-me o melhor touro; e o lôbo astúto Me levou o carneiro do chocálho.

Por fim deixou-me Almira, a q colúmna Do templo da firmeza tinha sído; Mas que importa, se nada me importuna?

Pois com este cajádo enfurecído Hirei deter a róda da fortúna, Hirei quebrar as séttas de Cupído.

SO-

<sup>\*</sup> Noms de bum cao do Pcéta

Om duas eleições esta Clausura Duas glórias em vós, Senhora, alcança, Na primeira fundando huma esperança, Na segunda logrando huma ventura.

Mas se qual maior seja se procúra, Pérco de resolvêlo a consiança; Pois se aquella os acêrtos asiança, Esta na duração os assegúra.

Na primeira, e segunda juntamente Esperança, e ventura sáz notória, Desempenhada aquella, esta patente.

Fique indeciza entre ambas a victória, Pois encôntro nos gôstos da prezente Dôces lembranças da passada glória.

#### OMOTE.

Nab côrras para o már Támega tanto.

Evanta, cláro Rio, hoje ás ventúras. Deste claustro feliz nóbres peanhas, Em cada margem que passando bánhas, Em cada pénha que batendo apúras.

Diláta mais que nunca as aguas púras, De gôsto enchendo as húmidas Campánhas; Pois na luz de Leonôr agora gánhas Com seu nome immortal glórias futúras.

Porém se em teus cristáes em tudo amênos, Pauzas nao póde dár teu justo encanto, Pois nao sabes movêllos mais serênos;

Se nao póde parar-te o grande espanto De tao devido applauso; hú pouco ao mênos Nao côrras para o már Támega tanto.

MO-

#### MOTE

Os Altares lhe adórna o nosso peito.

Culpa nao foi de amôr; da fórte dúra Fôrao talvez, Senhora, as impiedádes, Que a comprida extensao de mil vontádes Limitarao no centro da clausúra.

Foi diminúto o prémio; mas ventúra Foi lograr dos affectos as lealdádes; E pois nelles achaes immensidades, O que a sórte vos rouba, amôr segúra.

Que importa pois, q importa q avarênta Os prémios limitados tenha feito A Dêoza céga, ao merito violênta?

Que importa, se com culto mais perseito A nossa se augmenta, Os Altares te adórna o nosso peito?

DEtém, velóz corrente, as aguas púras, Levantando á Fortuna mil peánhas, Em cada margem que passando bánhas, Em cada seixo que batendo apúras.

Attende pois ás glórias, e ás ventúras, Que neste feliz claustro agora gánhas: Dos Távoras brazoens, lustres, façánhas Padroens te formarao de penhas dúras.

Mas se a tua voluvel confluencia

Do pêzo natural ao curso aváro

Nao póde dar-te sirme permanencia:

Ao menos neste empenho tao precláro, Por obsequio, attenção, ou reverencia, Suspende por hum pouco o gyro cláro,

Acinto illustre, eu seja hum vil captívo, E passe triste ao duro rêmo atádo, Viva innocente, e tido por culpádo, Môrra ás mãos de hú verdúgo sem motívo:

Fôgo devorador me queime activo, Contamine-me a vida ar empestado, Funda-me agua salôbre em már irádo, Rásgue-se a terra, e me devore vívo: (inférno,

Caia o Céo fôbre mim, trague-me o E vágue com perpétua obscuridade Sombra infeliz no verdenêgro Avérno:

E se nos Dêozes póde haver crueldáde, Veja terrivel sempre a Jóve etérno, Se eu por ti mancho as aras d'amizade.

Pois vos o mereceis, quantos a Auróra Gratos licores fobre a Arábia chóra, Sácros perfumes juncto ao Ganges cría.

O metal que mais brilha, eu mesma liría Das entranhas da Terra arrancar fóra; Porque hum tributo vos trouxesse agora, Que fosse proprio deste augusto día.

Bem o queria sim, mas como dúra A fortuna me impede esta sinêza, s O amôr por outro modo vos procúra:

O Coração vos traz, tendo a certéza, Que vós mais estimaes huma fé púra, Que as maiores offertas da riquêza.

50-

P.xa huna Senbora Religiosa recitar á sua Frelada, no dia dos Reys.

Dos teus, ó Porto, antigos Orizôntes Apenas se descobrem os indícios; Porque até dos penháscos nos resquícios Se extendem ruas, se sustentas pôntes.

Nóvos Cáes, novas Praças, novas Fôntes, Torres, Templos, Palácios, Frontespícios Te dao tanta extensão, que os precipícios Já sao Cidade, e deixao de ser môntes.

Cada vez cresces mais: Oh sempre cláro Te assista o Céo, e tenha decretáda Duração, que resista ao tempo aváro.

E ferás immortal, fe mensuráda A vires pelo nome do Precláro Teu fundador segundo, o Illustre Almada.

Eu nao me queixo nao, prenda adoráda, Se contra mim teu peito se ensuréce; Pois em lugar de amar-te, te aborrece Quem te deseja vêr desestimáda.

Chamem-te embora os mais desapiedada, Se o teu devêr do cégo amôr se esquece; Que eu só digo que queixas nao merece Huma mulher de bem por ser honrada.

Eu fallo contra mim, porque te adóro Inda mais do q os mais; mas circumspecto Até te occulto as lágrimas que chóro:

Pois por nao profanar teu nobre objecto No altar te facrifico do decóro As mudas submissons do proprio affecto.

Suspenso o peito em plácida porsía Nao sábe dos extremos qual procúra, Se as luzes dessa vosta formosúra, Se desse vosto canto a melodía.

Arrebáta igualmente a fantasía,
Se acazo a perfeiçad em vós se apúra,
Tanto de vossas vozes a doçúra,
Como do vosso rôsto a symmetría.

Mas ay! que trifte a idéa hoje discorre! Hé de cisne esse canto que arrebáta; E a mesina circunstancia em vós concorre:

Porém com a distrença, bella ingrata, Que a harmonía do cisne hé porque morre, E o vosto canto he só porque me máta.

S E parto, tu Diamante, \* descontênte Ficas guardando o folitario assento; Mas bem que triste, com robusto alênto Vibras contra o ladrao o agudo dênte.

Se volto, tu me espéras diligênte, Mostrando-me hum fiél contentamento; Pois logo com festivo movimento E's em caza o primeiro que me sênte.

Se cáço, com gentil velocidade De hum falto abócas a ligeira prêza; E a trazes com leal docilidade.

Oh como eu fora descançado á mêza! Se podesse encontrar tanta lealdade No Antonio, no Jozé, e na Therêza. \*

SO-

<sup>\*</sup> Nome do seu cao. \* Nomes dos seus criados:

A muda folida da noite escúra Tudo em silencio está, e tao cerrádo, Que até nem muge no curral ogádo, Nem na cabana hum so Pastor murmúra.

Cada qual dórme em paz, e fe asfegúra No feu Rafeiro contra o lobo ouzádo; Pois tira dos Mortaes todo o cuidádo O fômno, que hé do Céo dádiva púra.

Elle allivía o mal do descontênte: Elle sas que o trabalho se supporte: Elle sguala o mais triste ao mais contênte.

Elle hé o maior bem: mas quer a sórte, Que para ser feliz a humana gênte, Se lhe equivoque a vida com a morte.

SO-

OH vós, que deste barbaro districto Habitadores sóis, crueis serpentes, Aonde estais, que os venenózos dentes Nao empregais no peito o mais afflicto?

E vos, que sois zimborios do Cocyto, Brutos penháscos, marmores pendentes, Porque os despenhos nao fazeis patentes, Em que o mais infeliz se precipite?

Tanto há de ser, e tanto endurecída A minha sempre escura, e amarga sórte, Que em nada me depára hum homicída?

Só para mim nao há de haver hum córte, Que me acábe por fim tao triste vída? Nao haverá, porque me agrada a mórte.

Para nao me sentirem, de vagar Pela cozinha entrei com pé subtíl, Ví nella a cozinheira mais gentíl, Com que amôr dôce morte me quiz dar.

De cócoras estava sobre o lár de Coma mas posta em cima do quadril, em E dando ao lume assôpros mil, e mil de Estava de continuo sem cessar.

Acazo pus o pé fobre hum carvao, Ella o fôm escutando rangedor Voltou-se para mim: dice-lhe entao;

Nao fópres mais ao lume que hé melhor Servires-te, cruél, de hum coração, Que ardendo em viva chama está de Amôr.

SAT linhas curvas, Nize, os teus cabellos, A frente superficie a mais brilhante, A celha semi-circulo distante, E dous globos de luz os olhos béllos:

A boca prendem angulos singéllos, O nariz forma lombo dominante, Que do centro do Ecliptico semblante. A Orizontíza extrêmos paralléllos.

Nelle se abbreviou dos Céos a Esphéra; Pois de quanto contempla a fantassa; Em ti mais pérto a vista considéra.

E hé tanta do teu rôsto a symmetría, Que nelle Euclides aprender pudéra Mais justas proporçoens de Geometría.

O dia tenebroso, chove, vênta; E em medonhos relámpagos rebênta O estrondoso fragôr da tempestáde.

Dos raios a instantánea claridade Em vêz de illuminar nos desalênta: A fera treme, o gado se espavênta; E os Pastores aos Céos pedem piedade.

Votos Arminda fáz, Almêno júra De romper de seus erros a corrênte; E aplacar cada qual o Céo procúra.

Mas ah! Que assim q volta o Sol luzênte, Este se esquece da sagrada júra, Outro o voto que sês logo desmênte.

C Om justa emulação, com igual sorte Fas Hymenêo a dita duvidósa, Se em vós hé mais sublime, Illustre Espôsa, Se em vós hé mais feliz, caro Consorte.

Filha de Venus vós, vós de Mavórte, A dúvida fazeis mais decorófa, our de Cou já nos bellos timbres de formófa, como valente ardôr do peito fórte.

Ambos pois deveis ser felicitádos.

Com igual proporção, já que a ventúra

Com recíproco amôr vos tem ligádos.

Porque nesta alliánça- se mistúra A nobrêza na cópia dos agrádos, A virtude na luz da formosúra.

S O-

E Stou, tirano Amôr, para partír-me: A teus pés nestes versos vou lançar-me; Que as justissimas causas de queixar-me Nao negao attenções de despedir-me.

E se aggravos podessem divertir-me Do que o amôr chegou a encomendar-me, Sem hum a Deos pudéra hoje apartar-me, Só por nao dar motivos de affligir-me.

Mas como em fim cheguei a idolatrar-te, Hum favor, bem que leve, a merecer-te, Vou com trémulos braços a abraçar-te.

E se alguem se atrever a reprehender-te, Dír-lhe-has, ingrato bem, que sui buscar-te A respeitar-te só, nas a querer-te.

A S vezes se nao durmo, o pensamento Deixando o corpo sobre a cama quênte, Me leva mais ouzado, que prudente, Dos Astros a medir o movimento.

Pézo, calcúlo, meço, e observo attênto, Quantos globos encerra o Céo luzênte: Contemplo os Turbilhoens, e finalmênte Me transporto atésfobre o Firmamênto.

Descartes lá descubro: e nesse espáço, Que existencia só tem na fantasía, Tambem meus Orbes risco, e Mundos sáço.

E eis que vém com mais certa Geometría Huma Pulga, e me morde no cacháço; Vou-me arranhar; e a Deos Filolofía.

Sem causa a Infáncia rí, sem causa chóra: Incauta se despenha a mocidade; Sacode o júgo, e nella a liberdade, A caça, o jogo, o amôr, tudo a namóra.

Das honras o varao le condecóra; Tudo hé nelle illuzao, tudo vaidade: Juncta Thesouros a avarenta idade; Diz mal do nosso, e o tempo andado adóra.

Tormento hé toda a vida, hé toda engános: Quando huns affectos vence a novos córre, E tarde reconhece os proprios dámnos:

Porque em fim se a prudencia nos soccórre, Dictáda na liçad dos longos ánnos, Quando se sábe, entad hé que se mórre.

Uando, douto Moreira, o penfamênto A's lembranças entrego do passádo, Sustêr nao posso o pranto, e magoádo Encho de tristes ays o vago vênto.

Ora entre o bosque giro, ora me assento Nas quebras de hum penêdo, e rodeádo De montes nêgros, e do meu cuidádo Cáio em sim n'um profundo abatimênto.

Nelle me encôntra a noite; e entao des-Do lôbo aos húivos, que de lônge gríta, E ao som da Noitibó que escuto incérto.

Vê pois que vida hé esta: premedita Na bruta solidas deste Desérto; E dize-me depois se hé pêna, ou dita.

SO.

Ao Abbade de Polvoreira Jozé Moreira da Silva.

C Resce, planta incorrupta; e obediênte A'sábia mao do teu cultôr attênto, Abate a copa á terra, e ao vago vênto Trémula empina a vêrde-nêgra frênte.

A' arte cede, e entrelaçar consênte A vêrde rama em forma de Aposênto, Onde teu dôno socegado, e lênto Encôntre sômbra amêna em sesta ardênte

Os Amigos lhe hospéda, que constante. Da antiga Corte Lusa em Polvoreira Lauto recebe, e satisfaz galante.

Que depois, das idades na carreira, Dirá vendo-te ao longe o caminhante, Eis-acolá o Cédro do Moreira.

SO-

A hum galante Cédro, que o dicto Abbade tinha no seu Jardim.

M quanto tu, douto Morcira, espôntas Do teu Jardim as peregrinas plantas; E humas vêzes os ramos lhes quebrantas, Outras vêzes com Arte lhos remôntas.

Em quanto do teu Cédro nas vergôntas Fabricas lojas, pavilhoens levantas, Conde á fômbra talvez as horas Santas DAttento rezas, e devoto côntas.

Em quanto de huma Aldéa, huma Cidáde Fazes em fim, por têres o fegrêdo De entreter no retiro a fociedáde.

Eu pôsto aqui ao pé deste rochêdo, Nao sou mais em tao muda soledade, Que junto de hum penêdo outro penêdo.

S O-

C Resce, planta gentil, cresce, e á porsía Por toda a parte os ramos teus suspênde, Em quanto a Arte déstramente emprênde Dar-te sforma melhor, mais galhardía.

O tronco á terra, a ponta aos Céos envía, E a vêrde rama ao vago vênto estênde; E agradecida o teu Cultôr desênde, Oppondo ao Sol ardênte a sômbra sría.

Vive até te perder na Eternidáde, Por mais que o tempo devorante queira Roubar-te de incorrupta a qualidáde.

Que a gente, com lembrança lisonjeira; Dirá por glória tua em outra idade: Este Cédro soi planta do Moreira.

SO-

(trácte. Alle-se agora o Senhor Cyro, (1) e Em vez de plantar cédros, pôr carválhos, Por nao ferír as maos de annéis nos gálhos, Que a podôa cruél no tronco abáte.

- (2) Darío corte os seus; e ás Tropas máte O frío atróz nos cálidos borrálhos: E os do Líbano faça em mil retálhos (3) O fábio Rey mettido a Calafáte.
- (4) Artaxerxes em fim, o que iracundo Entrou na Grécia pela vez primeira, De Cédro faça as Nãos metter no fundo.

Cédros nao lêmbrem mais : voz lisongeira! Que em todos quantos Cédros têve o múdo, Cédro nao há igual ao de Moreira.

( 2 ) Cortou os Cedros do seu Jardim, para se aquen-

tarem os Soldados.

(3) Salomao 16. dos Reys.

<sup>( 1 )</sup> Plantou com as suas maos Reaes os Cédros de Seu Fardim.

<sup>(4)</sup> Sacrificou a Neptuno as Naos, que tinha, feitas de Cedro. wis the Clino as ye.

(góra
D Eixa, Moreira, o mundo; hé tempo aDe vêr da praya firme o gôlfo infáno,
As velas colhe, e o tardo desengáno
Com levantadas maos devoto adora.

Repouza pois: o mundo hoje devóra Com enganos cruéis o peito humáno; E rindo-te de vêr o antigo engáno, As antigas paixoens fábio melhóra.

Deixa Amôr, deixa as Musas, e sómênte Do Illustre Baccho o copo á bôca arrima; Pois allegra a quem vive descontênte:

Louva o homem discréto, o Sábio estíma; Ama a virtude; mostra-te prudênte; Toma tabaco; falla á tua Príma.

SO-

Descança em paz, douto Moreira, e Das terréstres paixoens da humanidade, Conhece finalmente que a verdade Só tem no Elysio o principal assênto.

Do teu Jardim retira o pensamênto; E dos falsos Amigos a saudáde; Pois nelle cada slôr era vaidáde, E nestes cada acçao hum singimênto.

Se a fouce, com que a morte despedáça A vida dos mortaes, quiz por vanglória Roubar-te tudo em fim, nao foi desgráça:

Pois ella nao logrou toda a victória; Que o teu nome escapou á sorte escáça Por se acoutar no Templo da Memória

SO-

S Ocega Alma feliz; e Polvoreira Fique á vista do Elysio abandonáda; Que Apollo para a frênte dilatáda Lá te fórma de louro a cabelleira.

Cá de Cypreste a téce a choradeira, Para adornar do teu squesêto a estráda, Que de mil galopínos povoáda Hum tempo soi, mas acabou-se a seira.

Repouza pois em paz; e a mêza apánha; Porque a estancia dos Dêozes nao hospéde De Amigos desleaes cópia tamánha.

E lá tens, se o teu génio inda to péde, Néctar melhór, que o q produz Champánha: Chama\*a Theodoro, brinda, e apága a sêde. S O-

A' morte do Abbade de Polvoreira,

<sup>\*</sup> Theodoro de Sa Coutinho, intimo Amigo do Auctor,

Raga-me embóra ao duro rêmo atádo, Mêtta-me nos grilhões, leve-me á mórte; Seja qualquer que fôr a minha fórte, Nao tem mais que insultar-me agora o fádo.

Esgote o seu podêr, mostre-se irádo, Despedace, destrúa, abáta, e córte; Que nao há de fazer-me a dôr mais fórte, Por têr subído ao mais violento estádo.

A fazêr-me mais triste em vao se cança; Que tendo o gráo suprêmo a mágoa cheio; Melhor será se nella houver mudança.

E nisto mesmo encôntro algum recreio; Pois hé do bem especie de esperança. Nao ter de maior mal nôvo receio.

C Itado o Réo, a Acçao distribuída, Osfrece-se o Libello na Audiencia; Entra logo huma cota, huma incidencia, Apenas em dez annos discutída.

Contraría-se tarde; ou recebida Huma Excepção, faz nova dependencia: Crescem as dilações, e a paciencia Huma das Partes perde, ou perde a vída.

Habilíta-se hum Filho, outro demóra; E de novos artigos na dispúta, Mais se dilata a causa, ou se empeóra.

Cổ tudo pôem-se em prova, ou circúdúta, Em caza do Escrivao bem tempo móra, E se há sentença em sim, nao se executa.

De lá, pônde a louca confiánça Naquillo em que a fortuna só domína; Que se a róda inconstante hum pouco inclina; Sem voltalla de tôdo nao descánça.

Algü cuida q a prende, e a mao lhe lança Em acto de a sustêr, e se arruína; em Porque o gyro velóz, que a desatina, em Até lhe rompe a crédula esperánça laura

Depois fica-se o póbre reduzido A passar toda a vida descontênte,

De que errou sem remédio arrependido.

Sendo em fim espectáculo da gênte,

De mágoa para o sábio comedido,

De riso para o vulgo irreverênte.

O Peito cobre, o Nize, que he loucura O incentívo do amor fazer patênte; Porque deixa de o fêr, quando indecênte Mais que á idéa, á vista se figura.

Quanto mais se recâta a formosura; Mais impressa nos sáz; pois julga a gênte; Que excéde sempre ao bem que vê presênte, Aquelle, que entre os véos se conjectura.

Occulta pois, occulta esses objectos,
Altares, onde fazem sacrificios

Quantos os vém com olhos indiscrétos.

E se pertendes encontrar propicios

De amantes coraçoens puros affectos,

Tudo nao mostres, mostra-lhe os indíciosa

42

## SONETO.

SE os males meus viessem de repênte, Sería o meu viver hum breve instante; Que a sostrêllos nem sora entad bastante Huma alma sórte, o peito mais valênte.

Mas, como pouco a pouco a dôr se sênte, Pelo costume hé menos penetrante; E n'huma, e n'outra pêna mais constante Resiste ao seu tormento hum descontênte.

Fáz callo a paciencia, e nao lamênta No costumado, e repetido córte, Mas antes por vanglória se contenta.

Publica o seu valor da mesma sorte, Que fáz quem do venêno se alimenta, Que o traga affoito, e nao recebe a morte.

B Usco o Valle, saudôso, e recostado No tronco d'hum Carvalho corpulênto, Para mais me assigir, o pensamento A' memoria me tras o bem passado.

De tao trille lembrança penetrádo, Mais a dôr a meus males accrefcênto: Ouço balár o gado, e a pêna augmênto; Vejo a fonte correr, fico magoádo.

Ao longe hum Rouxinol me desafía A sentir mais amarga a minha pêna Nos québros, com que apura a melodía.

Depois já com bonança mais serêna Leio, rézo, passeio, acábo o dia; Eis-aqui a que o sado me condêna.

A S féstas lôngas do fervente Estío
Passo á sômbra do rústico Carválho,
E revergado ao tépido borrálho
As noites largas pelo Invérno frío.

Nos lizos feixos do pequêno Río Vivas trutas em curva rêde entrálho; A perdíz na esparrella, e sem trabálho O coelho velóz caço no sío.

A fructa como á propria mao colhida, Bebo da pura fonte, e a rude gênte de A Já por uso parece-me polída.

Tudo aquí me confóla; e tao fómente, Para lograr de todo alegre a vída, Falta-me Nize, de quem vivo aufênte.

Esta minha memória nao descança:
Representa-me Nize; e da lembrança
Fabrica a dôr cruél ao sentimênto.

Mil cousas me recorda o pensamênto; Mas só nesta apparencia vêr alcánça Tanto amôr, tanta sé, tanta esperança, se Reduzido a perpétuo acabamênto.

Do Fado injusto a dura atrocidade de Em tudo contra mim se faz notória, de Esgotando em meu mal toda a impiedade.

L'embra-me do que foi a dôce glória; Porque além do rigôr de huma faudade, ? Me faz sentir os gólpes da memória.

3.3

## SONETO.

Decréto immortal, Nize, do fádo Implaçavel, cruél, bárbaro Núme!
Me fez mudar de Pátria; e de costúme
A séria restexad do próprio estádo.

Voltou-me o génio alégre em magoádo
Do peito afflicto o amortecido lúme;
E do tempo que tudo em nos constime,
Me vejo inteiramente transformádo,

Destemperou-se a Cithara cadênte, E serve só de ninho ao vil insecto Que nella lavra a téa transparênte.

Riscárad-se as memórias n'outro aspécto, Tudo em mim tem mudado; e tad sómênte Me sicou sem mudança o antigo affécto.

DE que serve o viver, se tanto cústa? Hé toda huma tormenta a nossa idáde; Louca na infancia, va na mocidade, E cheia de afflicções na mais robústa.

Hum chóra, outro lamenta, outro se assuíta
Da fortuna á mais léve tempestade;
E se chêga a velhíce, hé sem piedáde
Submettida ao rigôr da sórte injústa.

Parece que por seu divertimênto

O Céo nos saz penar, inda que santo,

Sem nos deixar de alívio hum só momênto.

Valha-nos Deos! Se toda a vida hé pranto, Se acaba só na mórte o seu tormênto, De que sérve o viver, se custa tanto?

O Gallo já tres vezes tem cantádo, Mugído o Boi, tocido a Ovelha, e a Auróra Já lá vém, com as lagrimas que chóra, Regando a relva molle ao verde prádo.

Já de traz do Maráo o Sól dourádo A frente principía a lançar fóra: Em fim hé manha clara, e inda até góra O fômno aos olhos meus nao tem chegádo.

Elle ás vezes quer vír, e a noite inteira Me rodéa a cabána; e espréme lênto Q succo sôbre mim da dormideira.

Mas se entra nella algum feliz momênto, Assim que se me encosta á cabeceira, Logo della o retira o men tormênto.

Averá por acaso outro que habite Medônha gruta em bárbaro deserto, Que mais do que eu de lagrimas cobérto, Pállido espanto, e nêgro horrôr incite?...

Rompaő-fe embóra as bóbadas do Díte; E fique hum pouco á luz do Sól abérto; Que ainda até lá dos condemnados pérto. Nao fe háde vêr quem o meu mal imíte.

Euménides funestas, que as penúrias Augmentaes aos alumnos do Cocíto,

Deixai de lhes fazer novas injúrias:

Vinde aprender do peito mais afflito; Que vos dará lições para fer Fúrias. Nos remórfos cruéis do seu delícto.

16/ 8 %

(béllas Jôgo, o amôr, a mêza, as Musas Roubárao-me o melhor da mocidáde: obsíl Esta se vai passando, e a séria idáden-go-Principía a tractar-me com cautélas. Into a (zéllas

Diz-me que as cartas rômpa; que as Don-Deixe viver em santa honestidade; iter of Que seja sóbrio; e côlha a gravidáde on su Do vagabundo engenho as foltas véllas. (mudança,

Tudo hé bom; mas que importa haver

Se os annos trazem novos precipícios orte? Nas honras, na vanglória, ou na esperança?

Entra o fausto fazendo desperdícios Roubos a uzúra, crimes a vingança, de M E emendad estes os primeiros vícios?

No mal, Nize gentil, que me atormênta Tudo me cança, tudo me enfastía, Fóge-me o gôsto, o sômno se desvía, E o triste coração se desalênta.

Entre as gentes a minha dôr 'e augmênta, No retiro me pasma; e a fantasía De noute encôntra horrôres, e de día A própria luz as mágoas me accrescênta.

Para me aliviar nada hé bastante:
Sôfro, callo, lamento, e todo inteiro
Me occupa o meu tormento a cada instante.

Nize, por mais que seja verdadeiro, Nao sente pêna igual saudôzo amante, Como me causao faltas de dinheiro.

Ueixa-se da fortuna hum descontênte, Outro da sua Estrella, outro do Fádo, Outro da sórte; e sempre hum desgraçádo, Encôntra desabáso no que sênte.

Algum cuida que o mal hé contingênte, E praguéja do acaso; outro indignido of Grita, lamenta, e diz que o Céo sagrado Hé surdo á rouca voz da triste gênte.

Há tal que aos Santos Deozes ameáça, Que lhes cháma cruéis, e o defatíno A negallos de todo ás vêzes páfia.

Eu só contra mim brado, e me crimíno; Pois sei que sou no extrêmo da desgráça; Artísice infeliz do meu destino.

DE que vále o fabêr, e a larga idáde Gastar do estudo vao na subtilêza? Se eu, vendo désta noite a espléndidêza, Nao sei quem causa tanta novidáde?

Vejo dos Astros toda a luz accêza, E de tao bello effeito na incertêza.

Me deixa cégo a mesma claridade.

Assim que hé meia noite, principía de A enchér-nos de immortal contentamênto?

Ou hoje a Natureza desvaria; Ou hoje teve hum Deos o Nascimento, Que muda a nêgra noite em claro día

Clênto

L U já nao posso mais, que hé tao vioO bárbaro pezar que me angustía,

Que, inda q eu fosse hum seixo, nao podía

Deixar de me partir hum tal tormento.

Por mais que faça, inutilmente intênto.

Abafar do meu mal a tyrannía;

Porque hum peito na fôrça da agonía.

Rómpe as mudas prizoens do fofrimento.

Queixar-me quero pois, ouça-me a gênte; E crimíne-me embóra de apoucádo; Por me vêr lamentar tao altamênte.

Fique o mundo de ouvír-me atordoado; Porque nada aventúra hum descontênte, Se publica na morte o seu cuidado.

E' no bem, e no mal o humano Como o fiél na trémula balança, Que hora fobe, hora desce, e nao descança, Sem que entre o pêzo igual encôntre o meio.

Assim se passa a vida em tal rodeio De encontrados assectos na mudança, Que ou nos eléva a crédula esperança, Qu nos abáte o tímido receio.

Estas duas paixoens o Céo sagrado

Nos peitos infundio, porque sómênte

De algum modo igualásse a todo o estado:

(gênte,
Porque entre o bem, e o mal, vivêsse a

Sustido da esperança o desgraçado,

Quieto no receio o mais contênte.

E eu podéra antevêr, Idolo amádo, Os successos que móve a contingencia, Fizéra huma constante resistencia A's perpétuas prizoens do meu estádo.

Ficara livre entao, fe affortunado Lograra o que hoje logro; mas paciencia, Pois nem fôbre os futúros há fciencia, Nem há fôrça no mundo contra o Fádo.

Hé necessário pois que se supporte la Do destino dos homens o Decréto de la Immutavel, fatal, potente, e sorte.

Nao te queixes de mim, querido objecto; Pois o seguir a lei da minha sórte Nao destroe o podêr do nosso affecto.

# SONETG.

V Oltai Musas, voltai para as amênas Ribeiras do Mondêgo, aonde agóra Outro Liceo melhor vos condecóra, Devido á mao do mais feliz Mecênas.

Voltai a frequentar a Lusa Athênas, Sémi aquelle rubôr que as fáces córa; Porque a sábia razao já nella móra, Já lhe occupa a verdade as doutas pênnas.

Voltai; pois já fugio o génio inculto, A pompa vá, a rústica porfía, Das nobres Artes vergonhôzo infulto.

Tudo se restaurou em hum só día: Oh nao vos esqueçaes do Régio indulto, Que novo sêr vos deu, nova harmonía.

K

SO

Quando se abrio a Universidade de Coimbra no anno de 1772.

T Udo o Tempo destróe: a Terra alága, As Aguas sécca, os Ares evapóra; O Fôgo extingue, e até onde o Sól móra Manchas sabríca, e a clára luz lhe apága.

Dos míseros mortáes a sórte vága Hé q mais acomette; e de hora, em hóra, Peitos penétra, corações devóra, Vidas engóle, e tudo em sim estrága.

Da trémula velhice á mocidáde Lhe vivem tao sujeitos os humános; Que o gyro elle hé que ordêna á sua idáde.

Só os Heróes se iséntad dos seus dámnos; Pois lógrad durações da Eternidáde, Como Gaspar as lógra nos seus annos.

Fazendo annos o Serenissimo Senhor D. Gaspar, Primaz de Braga.

O U na Orquéstra presida da garganta, Deduzindo das vozes a destrêza, Ou dos olhos scintíle a luz accêza, Que incendios mil nos corações levanta.

Sábe Irêne infundír suspensas tanta, Que toda a liberdade deixa prêza; Pois ou na melodía, ou na bellêza Acha prompta a prizas, que nos encanta.

Se huma só perfeiçad, a rebeldía Do peito mais cruél movendo, assústa, A tantas resistir quem podería?

Triunta pois, Amôr; q em tudo augusta As graças do semblante, e as d'harmonía, Para mais nos prender, Irêne ajusta.

Lôres no prado a Primavéra cría; Louras espigas o abrazado Estío; Pômos o Outôno, e pelo Inverno frío Ao brando lume o gêlo se desvía.

Neste Desérto alegre companhia Me sáz cada Estação; e daqui río D'quelle meu passado desvario, Que arrastar torpes serros me fazía.

Quebrei-os, e custou-me; mas prudente A' custa das lições do proprio dámno, Vejo, nunca o cuidei, rôta a corrênte.

E vou , para labéo de Amôr tyránno, Pendurar o grilhao publicamênte No venerando Altár do desengáno.

1 1

M fim, Prenda gentíl, meu peito alcança A ventura maior que amor concéde: Sou tao feliz, que o teu favor se méde Pela immensa extenção d'huma esperança.

Porque ao mesmo desejo a dita excéde: Nada mais quer; sómente ao fado péde Do nó que hoje nos prende a segurança.

Hercules pois de Amôr, huma colúmna Levantarei, que ao gôsto mais crescído Seja termo fiel, méta opportúna.

Farei parar a róda da fortúna,

Hirei quebrar as settas de Cupído.

Antai, Ninfa gentil, cesse o receio, Que glória tao feliz nos suspendía; Pois fôra indesculpavel tyrannía Para sempre occultar tao grande enleio.

Cantai: porq o temôr, q em vós nao creio, Deve ceder da voz á valentía; o los sos E juntando á belleza a melodía, model Dareis ás almas o maior recreio.

Mas ah pobres de nos! que a fórte dúra Dos effeitos de tao sonóro encanto Nos fabrica talvez a desventúra:

Que Amor para ferir-nos soube tanto, Que unso ás perfeições da formosúra A dôce suspensas do vosso canto.

E Is-me-aquí, bella Anarda, que sissido, Dos brincos de algum tempo agora ausênte, Passo nestas montanhas descontênte A gôrda fésta do lascivo Entrúdo.

Eis-me-aquí: q recórdo quiéto, e múdo Os gostos que este peito já nao sênte; Pois me sêz o destino que indecênte Me seja, oh dura lei! me seja túdo.

Dos bellos passatempos deste día, Do teu riso, do teu gentil aspécto, De tudo me despója a sorte impía.

Nem sequer me deixou hum sé objecto, Que podesse infundir-me huma alegria, Que podesse causar-me hum dôce assecto.

Do mundo enganadôr desabuzado, Dizer-lhe quero a Deos; porque hé loucúra, Avistando tao pérto a Parca dúra, Viver dos seus enleios inda atádo.

Fique-se embóra pois: todo o cuidado Me deve a prevençao da sepultúra; Pois, bem que tarde já, sempre he ventúra Ao menos o morrer desenganádo.

Acábem-se os projectos da vaidade; Rompad-se os da ambiçad; e dê-se hú córte A quanto fôr estôrvo da piedáde.

Mas ah! Que hé tao mesquinha a humana Que para persuadir-se da verdáde, Nao basta a vida, hé necessária a mórte.

Nos deixasse, Senhor, a Academía; Porque dos vossos annos na alegría, Se perde inda a maior capacidáde.

Sustêr de toda a luz a immensidáde
Nao póde a mais robústa fantasía;
E hum raio só talvez que deixaría
Huma parte observar da claridáde.

De mil virtudes vossas na affluência, Indeciso se móstra o pensamênto, Sem saber a qual dêva a preferência:

E no vago do assumpto, ao entendimênto. Lhe sérve a mesma Copia de indigência, Porque céga, se hé grande, o luzimênto.

SO-

. .

Do amôr, e da modéstia, Augusto In-Hum raro exemplo sois, pois igualmênte Mostrais ao nosso gôsto alegre a frênte, E voltais aos applausos o semblante.

Affavel para os mais, nao fois bastante A sustêr o louvor o mais decênte; A E se fois para o júbilo presênte, so a Para os próprios encómios sois distante.

Eu bem sei que vos custa, mas hé díno, Que os vossos annos façao manifésto Deste combate o modo peregríno.

Para ver-mos em Vós com vário gésto,

Que se á nossa alegría sois beníno,

Aos vostos elogíos sois modésto.

SO-

13 13

M Ais do que Braga Augusta a sácra Est-Que rége, que illumina o Vaticáno, Da perfídia insiél por desengáno, Em Vós Senhor todo seu lústre espéra.

As Artes liberaes, o génio humáno, E da virtude o culto soberáno A grande expectação nos assevéra.

Bem sei que a extensao deste desenho Immensos rasgos no suturo lança; Mas nem sempre delira o vago engénho.

E se errar esta nossa segurança, Será talvez, que Vós o desempénho Inda faréis maior do que a esperança.

Essa acças, em que a túba da verdáde Perdoens procláma, e júbileus publíca, Fazeis, Senhor, que o mundo incerto fíca, Se hé mais grade o Esplendôr, se a Santidáde.

Nelle em tudo hé piedóza a Magestáde, Em tudo a devoçad hé nella ríca; Porq lhe offrece a terra, e o Céo lhe applica Quanta riqueza tem, quanta piedáde.

Abérta a vossa mao Real, e jústa

Por este modo os olhos nos encanta

Q'inda o mesmo que vém a crêr lhes cústa:

E assim segunda Rôma, em glória tanta, Nao só deixais a Braga mais Augústa, Mas lhe dais hoje o titulo de Santa.

S O-

Ao mesmo Senbor, quando se publicou o Jubileu em Braga no anno de 1780.

DE tres Deozas a grata formosúra; De tres vozes a doce melodía Tudo juncto logrei: e eu nao podía Neste mundo encontrar maior ventúra.

Suspendia-se a vista na luz púra, A attençad se elevava n'harmonia; Mas com tal suspensad, que eu nad sabia Distinguir a belleza da doçúra.

Assim passei feliz nesta incertêza Horas breves; se o tempo passa em tánto Que huma alma dos enleios está prêza:

Em fim tudo me tinha em bello encánto; Eleváva-me a vista a gentilêza Suspendía-me o ouvido o doce cánto.

A Quí, onde me trouxe o fado dúro Para passar da vida o triste resto, Hé tudo hum espectaculo funésto, Em que a vista apascênto, o peito apúro.

Do Maráo carregado o forte muro, E dos penhascos o medônho gésto; Hum me prende, outro fáz com que mo ésto Seja aos meus passos este albérgue escuro.

Aquí só por instincto se govérna A gente bruta: aquí feróz me avíza Da brénha a féra, a sérpe da cavérna.

Aquí todo o meu mál me martyriza; Que até, para fazer-me mágoa etérna, O aspécto de mim mesmo me horroriza.

O'Vós, que appetecéis, os q algum día Vérsos cantei de amôr; vós por piedáde Deixai ficar em muda escuridáde Delírios vaos da vaga fantasía.

A paixao os dictou; e a melodía

Lhe deo desculpa na storente idáde:

Esta passou-se; e o lúme da verdáde

A descobrír-me os êrros principía.

Já véjo que andei cégo; mas por óra (Couza que accontecesse eu nao suppúnha) Vejo do peito o antigo assecto sóra. (púnha

E vejo em fim que a quella, aquem eu Acima das estrellas, hé já agóra Em vêz de Nize bella, Inêz da Cúnha.

Para dar nova glória ao Sácro Assênto; Pois elle reconhéce que o ornamênto, Mais do que dá, de Vós recebe agóra.

Elle com vósco os lustres seus melhóra; Que a Virtude, a Sciencia, o Nascimento, E tudo o mais, que augmenta o luzimento, Lhe forma o Esplendor que o condecóra.

Ide pois, caminhai; porque á porfía Do Céo por toda a parte a claridade Felicidades mil vos annuncía.

E os Póvos, em penhôr desta verdáde. Vos espérao nas portas da alegria; E vos deixao no extremo da saudáde.

Ao Excellentissimo Bispo de Pinhel, partindo de Alémtem para o seu Bispado.

Rige, Ulyssea, embóra, ao Rey dedsca Essa sublime Estátua, elle a meréce; Que quem tanto te illustra, e te ennobréce; Mais que te acceita, o cúlto justifica.

Tu nesse brônze aos séculos publica, Quanto deves á mao, que te engrandéce; Que em parte os beneficios agradéce A nóbre confissa, que os certifica. (gmênto,

Deu-te elle hum novo sêr, e hum tal au-Que na tua grandeza estupesácto Se pasma ao vêr-te o peregrino attênto.

Móstra-lhe entad, do teu maior ornáto Hé guardar nesse augústo monumênto Do teu segundo Ulysses o retráto.

1

Quando se levantou a Estátua Equestre do Senbor Rey. D. Joze I. anno de 1776.

Esse, ó Ullyssea siél, bronze robústo, Por Phidias Luso a fórma reduzido, Que de ráro lavôr enrequecido odnos Assombro á vista causa, ao tempo sústo:

Nesse Régio Colósso, objecto jústo, Que conságra teu peito agradecido, Satisfazes ao culto mais devido; lo Retráctas dos teus Reys ao mais Augústo.

Tu lhe dedícas huma Estátua, e attênto Elle sempre ao teu bem, fáz mais notória A causa que inspirou teu nobre intênto.

Para que assim no Templo da memória Se leia, sendo só hum monumênto, Gravada a tua sé, e a sua glória.

Por mais q em fórja ardente, e fáfra dúra Liquíde a Arte o bronze, o ferro báta, O tempo, Ulyssea, o tempo lhe arrebáta Quantos repáros inventar procúra.

Os metáes gasta, os jaspes desfigúra, Os arcos rómpe, os Templos desacáta, Os Colóssos derrúba, e desbaráta A maquina maior, e mais segúra.

Se tu pertendes pois do esquecimênto Alcançar nessa Estátua huma victória Ao Nóme do teu Rey, muda de intênto.

Pois tens em cada pedra hum monumênto, Capaz de conservar-lhe huma memória.

I. 2

De, Princepe amado, que sería
Desejar o contrário, deslealdáde:
Pois fora por poupar huma saudáde
Roubar-vos hum motivo de alegría.

Ide, que juncto ao Thrôno hoje vos guía Do fangue o Amôr, do fcéptro a Magestáde: Ide, e fiquemos nós; mas por piedáde A distancia encurtai que nos desvía.

Va comvôsco o devêr, parta a clemencia; Aquelle vos conduza; e esta em tanto sa Faça contra as demóras resistencias as

Porq vós nos deixais em tal quebranto, Que o tempo que durar a vossa auzencia, A medida há de ser do nosso pranto.

Parein lo para Lisboa o Serenissimo Senbor D. Gaspar Arcebispo Primáz.

E sse do sômno dôce esquecimênto, Que iguála hum triste ao mais affortunado, Porque aquelle nao sente o seu cuidado, E este nao lógra o seu contentamênto:

Esse que amortecendo o sentimênto Suspende todo o mál de hum desgraçádo; Sómente contra mim se módra irádo, Em vêz de me applacar o meu tormênto.

Em sônhos vaons de sórte me figura Casos de horrôr, objectos de agonía, Que até dormindo encôntro a desventura.

E a tenáz apprehensaő da fantasía No meio me fáz vêr da noite escúra Hum meu crédor, que me fallou de día.

Zoroástes na Pérsia, Hermes no Egypto, No símbolo da luz, no da serpênte, Ao mundo déras leis, que reverênte Guardou com sirme, com sagrado rito.

Depois o coductor do Hebreu proferípto Outras novas propôz: ultimamênte Veio o Evangelho illuminar a gênte; E illudír o Alcorao, pôvo infinito.

A terra toda assim se conduzsa, Recebendo os preceitos da piedade, No culto que visível se fazía.

Até que veio em fim a nossa idade; E fazendo de todos zombaría, Fórma outra nova lei da liberdade.

T Udo se muda: o génio unicamênte Em sêr constante nos mortaes porsía, Comnôsco a vír ao mundo principía, Comnôsco mórre, e nunca se desmênte.

Elle as paixoens na idade mais florênte, Elle as accende na velhice fría: Hé sempre o mesmo, e em nada se varía Por mais que á vida a duração se augmênte.

Dissimula-se sim, mas qualquer hóra, A pezar da mais rígida cautéla, Nos entréga cruél, e as faces córa.

Assim o antigo ardôr, que me atropélla, Assim me incita, ó Nize, a que inda agóra Te adóre amante, e te celébre bélla.

O Sábio hé sempre igual, e nao se espata, Por mais vária que a sórte se lhe off rêça; Que o mál nunca lhe sáz q a frênte dêsça, E o mais sublíme bem lha nao levanta.

Quer lhe tôrça cordéis para a garganta, Quer coroas lhe pônha na cabêça; Nem a pena lhe fáz que se entristêça, Nem hum gôsto feliz seu peito encanta.

Assim Sócrates foi; mas eu quería; Que elle visse de Nize a face púra Para prova da sua valentía.

Pois só tivéra entao glória segúra; Se de Amôr resistisse á tyrannía; Se de hum rôsto gentil á formosúra;

Uando a pálida mao da infausta mórte Vibra a fouce infeliz, no duro intênto De apartar-nos da vista o Régio alênto, Que honrou a paz, que subjugou Mavórtes

Suspeitárao, Senhor, que desta sórte Pertendeis augmentar nosso tormênto; Fazendo que o elevádo monumênto Maior lembrança dê do injusto córte.

Mas oh! Queixas nao forme na tristêza Quem de prantos votivos na lealdáde Bánha as pômpas, que ergueu vossa finêza:

Pois para algum alívio da faudáde, Precizo foi na lúgubre Grandeza As fômbras confervar da Magestáde.

Ao Serenissimo Senhor D. Gaspar, fazendo as Exequias do Senhor Rey D. Jozé I.

E Sse, Raynha Excélsa, esse que agóra Te cínge aureo Diadéma a Régia frênte, Aonde o preço do metál luzênte A rára indústria do lavôr minóra.

Esse ornáto Real, que o mundo adóra, Hoje inutil se sáz na acçao prezênte; Toue para dominar a Lusa gênte para dominar a Condecóra.

Sublimes dotes tens; que em toda a párte Ganharáo coraçoens, sem que os ajude Essa insignia brilhante a venerár-te.

E se intentas que o culto se na mude, Devido ao Rito Augusto de acclamár-te, Tens Coroa melhor na da virtude.

Na Acciamação da Raynha Nosti Senhoru, anno de

Para entender as maximas de Estádo,
Cuida só no govêrno do seu gádo,
Sem cançar no do mundo o pensamênto.

Nao tracta de mais nada: e vive izênto-De disputar com frívolo cuidado, Se o valído do Rey hé hum malvádo, Se ao bem dos Póvos hum Ministro attênto.

Nem o nôme lhe sabe: e só decóra O dos seus Reys, com sé tao púra, e tanta Que constante os celébra, e humilde adóra.

Ao fom da dôce flauta a voz levanta; As memórias do Pay faudôfo chóra, E as virtudes da Filha alégre canta.

D O sômno aquelle dôce aturdimênto, Que os sentídos nos tira, he certamênte A dádiva maior, que o Omnipotênte Fazer podia ao nosso desalênto.

As condiçoens iguaes a toda a gênte;
Pois nem o trifte os seus pezares sênte,
Nem o ditôzo o seu contentamênto.

Dórme o Rey no Palácio; na cabána Dórme o Paltôr; e com prizad tad fórte, Que o proprio estado cada qual engána.

Más ah! Quanto hé mesquinha a nossa Que o bem maior da natureza humána A imagem vem a sêr da triste morte.

E Sta, que Filha foi, que foi Consorte, Irma, e May de Reys, jáz, o Passante, Debaixo deste marmore pezante, Céde tanto esplendor da Parca ao corte.

Marianna morreu: e a dura fórte A despojou de tudo em hum instante; Porq igualmente ao throno o mais brilhante; E á mais pobre cabána insulta a mórte.

Scéptro, Coroa em fim o gólpe rúde, Que as pômpas rómpe, q os troféos arrásta, Nada deixou ficar neste Ataúde.

Todo o adôrno Real delle se afásta; E apênas das imágens da virtúde Decorádo se vê; mas isso basta.

SO-

Ao Falecimento da Augustissima Senbira D. Marianna Victória, Rainba Fidelissima de Portugal, anni de 1780.

A Mórte, que executa a lei do fádo Com diligencia tanta, que atégóra Nao deixou preterír huma só hóra, Inda a favor do mais assortunádo;

Que a cúrva fouce épúnha, e o braço irádo Contra os mortaes em toda a parte arvóra; A mórte digo, a mórte se demóra, Ainda que a tenho vezes mil chamádo.

Sómente a triste glória de homicída Nao quer lograr comigo; e se recáta Para dár-me huma pena mais crescida.

Quer vêr-me mais penar: e me diláta Huma infeliz, huma enfadonha vída, Por fer cruél até quando nao máta.

V Io-se hum amante, o centro da Ava-Hum dia junto de huma formosúra, Que, dando-lhe hum remoque com doçúra, A bôlça o sêz abrir sôbre huma mêza.

Tenha mao, ella diz; que essa despêza Hé tao rára, Senhor, que me segúra, Pois que sei desfechar mao que hé tao dúra, Que dêvo ter alguma gentilêza.

Isso me basta só. Nao, lhe replica O muito reverendo enamorádo, Ao mênos me receba o que ahi síca.

Rasgou-se aquelle peito o mais serrádo; E tanto, que deixára a Dama ríca, Se a osferta lhe acceitasse: era hum cruzádo.

To', Mondêgo, vem cá; pois tu só-Alivías hum pouco o meu cuidado; Que em parte se consola hum desgraçado, Quando tem quem lhe escute o mal q sênte.

Tu firme; tu leál; tu finalmente Me tens na minha ausencia accompanhado: Raro impulso de amôr! porque ao seu ládo Ninguem quer supportar hum descontênte.

Ora deixa, que em prémio da piedade, Com que o teu zêlo ao meu tormento assiste, Farei teu nome emblêma da amizade. (ouviste,

E os vérsos, meus que hum tempo alégre Cantaráo, para exemplo da lealdáde, Hum Rafeiro siél de hum Pastor triste.

M Orreo o meu Mondêgo, o que algum Com tál disvélo me guardava o gádo, Que nem lôbo voráz sôbre o montádo, Nem no curral ladrao subtil se vía.

Elle por toda a parte me seguía, E com affecto tal, com tal cuidado, Que inda depois de vêr-me desgraçado, Inda assim nos meus máles me assistía.

Ora repouza em páz, e unidamênte Quem eu sou, quem tu foste, este letreiro Faça algum dia, a quem o sêr, patente.

Aqui jáz subterrado neste outeiro, Dando exemplos de amigo a muita gênte, De hum Pastôr triste o mais siel Raseiro.

Pastôr hum tempo, e agora Pegureiro, Vivo o mais infeliz deste montádo, Sem Pátria, sem cabana, e sem mais gádo, Que as féras que me cercao neste outeiro.

Tudo o mais me roubou o derradeiro Dia em que fui feliz: que o duro fádo Até por me deixar mais defgraçádo, A vida me arrancou do meu Rafeiro.

Elle por toda a parte me assistía, E com tanta lealdáde, que comígo, Se acaso eu sosse á morte, á morte hiría.

A fóme, a sêde, a calma, o desabrigo, Só por me nao deixar, siel sostra: Eu perdí nelle o mais leal Amígo.

D Iscréto Albino, a tua mocidade Juncta a minha velhice bem podía Formar huma terceira melodía, Nem toda slôr, nem toda austeridade.

O mundo entao com grata novidáde

Talvez que os nossos versos ouviría;

Que o gêlo meu, e o teu ardôr faría

Huma bem concertada variedáde.

Vibrando tu da Cythara canóra As fíbras prateádas, mais cadênte Sahíra a minha voz do peito fóra.

Mas que há de ser! se chêgo de repênte, E apênas deste albérgue posso agóra Mandar-te esse Sonêto por prezênte.

M Eio já neste leito amortalhádo; Passo da vida o derradeiro résto; A mim mesmo ensadônho, aos mais molésto; E aborrecido ao Céo, que vejo irádo.

Sobre a frente o cabêllo arrepiádo,
Os olhos turvos, macilênto o gésto,
Nao sou mais que espectáculo sunesto,
E verdadeira imagem de hum sinádo.

Parece-me que á porta a morte triste Me bate já: que a fouce afía; e dúra Levanta o golpe, a que ninguem resiste.

E quem sabe? Talvez que a noite escúra, Que etérna me há de ser, de mim só diste, Quanto vai desta cama á sepultúra.

E Sta vida infeliz que me nao lárga, Só por dár ao meu mal maior augmênto, Parece que igualando o meu tormênto, Quanto mais elle crésce, ella se alárga.

Tenáz nao quer deixar-me; e tanto a-Me rouba o gôsto, e esgóta o soffrimênto, Que muitas vezes sacudir intênto Dos hombros frácos meus tao lônga cárga.

A Parca invóco entaő; e a Parca dúra Os votos me rejeita, as cóstas víra, E vai ferír a quem a naó procúra.

Porque quando a morrer hum triste aspíra, Como a mórte lhe sérve de ventúra, A mórte encosta a souce, e se retíra.

-13 2

Uma mulher de bem, em outra idáde, Raras vezes em público se vía; Hoje se móstrao todas, que sería O nunca apparecer, rusticidade.

Fallar com hum Perálta era maldáde; Cortejallos agóra he galhardía? A dança desdouráva a que a sabía; Hé hoje o nao dançar simplicidade.

Estas transformações tem por offício Fazer a moda va, que ao mundo illúde, Compôr em tudo hum novo frontespício;

Ella até faz que Amor o nome mude; Pois, passando inda á pouco por hum vício, Dizem se chama agora huma virtúde.

S 0-

A Deos, Nize gentíl: a minha idáde, Que já de lustros dôze hum pouco pássa, Torpe a mao, tarda a planta, a vista escáça, Hé so resto infeliz da humanidáde.

Tudo o mais foi despôjo da impiedáde, Com que o tempo voráz nos despedáça: Roubou-me o brío ao peito, ao rôsto a gráça, E nada me deixou de realidáde.

Apenas me conserva por figúra, Que merêça por ultima decência O nicho que lhe fórma a sepultúra.

Em fim nao posso mais: a minha auzência Outro póde supprir; que a formosúra Nunca se satisfaz de huma apparência.

# 5 O N E T O.

O Redemptor com tanta melodía
Cantaste, bella Irêne, o Nascimênto,
Que ás Almas inspiraste o movimênto
Do assecto, da ternúra, e da alegría.

Motivo mais suprêmo nao podía
Neste mundo occupar o pensamênto:
Era immortal o assumpto, era o concênto
A mais dôce porçao de huma harmonía.

Acrescentaste, Irêne, ao pásmo múdo, Que infundía das vózes a destrêza, Para a vista tambem hum novo estudo:

Porque grande huma vêz se visse túdo;

A consonáncia, o objecto, a gentilêza.

E M quanto vós, fábio Pastôr, guiádo, Mais das leis do devêr que da grandêza, Dêstes montes na incommoda durêza Pásto ás ovelhas vindes dar sagrádo:

Em quanto, huma vêz Pay, outra Preládo, Misturais com Cathólica destrêza, Ora largos soccórros á pobrêza, Ora sanctas emendas ao peccádo:

Em quanto em sim sazeis que se consiga No Templo melhor culto, e que a piedáde Por toda a parte os vossos passos siga;

Permitti, que em tao nova raridade Duvíde, se inda estou na Igreja antiga, Ou se a Fénis sois vos da nossa idade.

SO-

Ao Excellentissimo Bispo do Porto D.Fr. Joan Rafael de Mendóga.

A se derréte a néve, e da montánha Em líquida corrênte ao valle désce, Os campos réga, as margens humedéce, Borrisa a tenra slôr, a rélya bánha.

No monte a brênha, o máto na campánha, No bósque a planta, em sim tudo sloréce; Até no trônco antigo a héra crésce, E a rude penha novo musgo gánha.

O frêsco Abril em toda a parte arvóra
O vêrde pavilhao, em que se esméra
Toda a pompa gentíl, que produz Flóra.

Tudo alégre se vê; somente austéra Nao quiz a minha sorte, que atégora Chegasse para mim a Primavéra.

O'Vós, que fostes Nimphas algum día, E hoje Matronas sois, vós, que me ouvistes Ora cásos allégres, ora tristes Cantar de amôr com dôce melodía:

Vós, que hum prudente pai, vós q hua tia, Que o marído illudír talvez me vistes, E por signal que ás vêzes vos sorristes De alguns estratagêmas que lhe ordía:

Vós, deixai-me esquecêr: e por piedáde Consentí que da vida transitória Discôrra em páz na decadente idáde.

Riscai os meus successos da memória; Que ás vêzes sao motivo da saudade Dôces lembranças da passada glória.

E M quanto tu, nobre Malheiro, atádo Mais ás leis do devêr, que ás da vontáde, Ao Principe melhor da nossa idade Serves com honra, e assistes com cuidado:

Em quanto atráz da féra arrebatádo
Pizas o mônte, e deixas a Cidáde,
E affoutando dos caes a lealdáde,
Matas a lebre, e fégues o viádo:

Em quanto do jardím as bellas plantas Cultívas diligente, ou fórte môntas Nos cavállos leáes, e nos espantas:

Em quanto em fim devóto te remôntas No facro culto, e ceremónias fanctas; Estes vérsos te faço, e rezo as côntas.

E U nao creio que a nossa Fidalguía Procedesse d'Adam, que era hum coitádo; Hum paizáno, que nunca andou calçádo, Hum póbre, que de pélles se vestía:

'Nao têve Armas, Brazoens; nem possuía Por prova de ser nobre algum Morgádo: O sôro nunca vio; nem soi tractádo, Como agora se sáz, com Senhoría.

Eva inda foi piôr, pois na Escriptúra Se nao tracta de Dom, nem de Excellencia, Nem se diz se nas danças sêz sigúra.

E assim venho a tirar por consequencia, Que estando hoje a nobreza em tanta altúra Nao tras delle, nem della a descendencia.

A Morte, que mil vezes arrebata

Tanta gente feliz, que a nao meréce,

De mim, vendo que a vida me aborréce,

De mim, por mais que a chamo, se recata.

Pára o relógio, as horas me diláta, Augmenta o meu tormento; e affim paréce Que aos vótos que lhe off'rêço se ensurdéce, Por ser cruél até quando nao máta.

Rogo-lhe em fim, que já qo feccobraço Da fouce em mim nao descarrega o corte, Me terspasse hú punhál, me apérte hú láço.

Mas sou tao infeliz na minha sórte, Que para padecer mais longo espáço, Zômba de mim, e me despréza a mórte.

Ora cobérto está de néve fría,
Ora chove, ora vênta, e se arrepía
O gado sem pastôr em cada outeiro.

Assim se avista o pérsido Fev'reiro.

Enganador da may; á qual hum día;

Quando o mais claro sól resplendecía;

De repente cobrío de hum seraiveiro.

O vênto, a chuva, o gêlo, finalmênte Todo o tempo hé cruél, e resistencia Lhe sáz com custo o lavrador valênte.

Em quanto a mim, tao dúra convivência Já se me sáz hum pouco impertinente; Mas senao há Renúncias, paciencia.

Nao tenho mais que a triste companhía, Que de noite me fáz, me fáz de día O constante teôr do meu tormênto.

Sempre me assiste, e nunca hū só momênto.

Deste misero leito se desvía:

E parece que a sua rebéldía

Tóma na duração hum novo augmênto.

Tudo o tempo destróe: unicamênte Da minha mágoa a bárbara impiedáde Hé sempre a mesma; e nunca se desimênte,

Eu bem sei que no Céo nao há cruéldáde; Mas comigo paréce que inclemente Me sáz penar por huma eternidáde.

A Quí onde o Maráo a espádua dúra Curva, Nize gentíl, sobre a campánha, Como opprimido da ouzadía estránha, Com que as móles do Céo sustêr procúra:

Aquí onde mais grita que murmúra Sombría fonte, arrôjo da montánha, Que, suppondo-se río, nao só bánha, Mas trôncos mórde, e marmores apúra:

Aquí aonde o bosque a cada pénha Téce grinaldas mil com tôsco alínho Da tarde ou nunca penteáda grénha.

Aquí aonde apenas faz caminho Rústica planta, por confusa brénha; Aquí, Nize gentíl, tenho hum moínho:

11.

#### SONETO.

(vênto

Mundo hé már: a vida hé náo: e o

Se fórma das paixoens da humanidáde;

E ellas fóprao com tanta variedáde,

Que hé tudo confusao no movimênto.

Se huma vêz há bonança, vêzes cênto, Qual Piloto a razao na tempestáde Se pérde, sem que ao porto da verdáde Nos posla conduzir a salvamênto.

(hum día, Oh! Queira o Céo, que eu chegue a elle Aonde a respirar o peito humáno Sem mêdo das tormentas principía;

Elle fáça que em fim eu vêja ufáno
O fagrado faról, com que nos guía
Para a Pátria Celeste o desengáno.

M Usas, a Deos: q o mundo principía A mostrar que de ouvír-me está cançado; Este mordaz me chama, aquelle ousado, E estoutro de Censôr me calumnía.

Nao tem remédio; a Deos: que a melodía Deixa de o sêr assim que causa ensádo; E quem nao quer sostrer hum desagrádo, Continuar nao déve o que ensastía.

Siléncio pois: cesconda-se o instrumênto, Ao sôm do qual cantei, que o nao penétre Nem inda hum sôpro do mais séve vênto.

Hum so dos versos meus se nao soletre; E deixemos em mudo esquecimento Tanto Perálta, e tanto Petimétre.

W. 1 3 37

# SONETO.

No már de Amôr, por mais que á vela fáia, Carcassa vélha sou, que junto á práia, Por nao poder surgír, se desarvora.

A Deos, que quem me vír da bárra fóra; Hé capáz de me dár alguma váia: E ao menos quero, antes que ao fundo cáia, Inda falyar-me: a Deos; fica-te embóra.

Bem sei q pouco hé já; más por vanglória (Porque ás vezes se fáz do proprio dámno) A mesma salta hei de sazer notória.

E no público altar do Desengáno,

Deixarei dos estrágos por memória

O destroçádo léme, e o rôto pánno.

y 375

Quando sinto de Nize hum desagrádo, Quando lógro hum favôr, entao duvido, Se hum será do desprezo comovido, Se outro d'hum dôce affecto occasionádo.

Nao a posso entender: seu rôsto amádo O desprêzo, e favôr tráz tanto unido, Que eu nao sei quando della sou querido, Nem quando dos seus olhos desprezádo.

Sei só que he tao gentíl, que endurecida, E que branda se sáz com igual sórte, Sempre de hum peito amante appetecida;

Pois chega a ser o seu poder tao sórte, Que inda ingráta, a esperança me dá vída, Que inda benigna, o gosto me dá mórte.

. . .

# SONETO.

Vós, Damas gentíz, q com destrêza
De prendas adornais a formosúra,
Para se duvidar com tal mistúra,
Se a graça em vós hé mais, se a gentilêza:

Vós, q a gála ao devêr trazeis tao prêza, Que decidir nao póde a conjectura, Qual mais adoração vos assegúra, Se da virtude a luz, se a da bellêza:

Vós, que trazeis em fim arrebatádo :
Com divérsa attenção a cada peito :
Entre a vossa decencia, e o vosso agrádo:

Vós permitti, que possa o meu conceito, Das vossas perfeiçoens equivocádo, Unir o meu affecto ao meu respeito.

A Deos, Laura gentíl, fica-te embóra, E a novo adoradôr feliz te enláça:
Desfruta a mocidáde, porque pássa
Depréssa o tempo, e tudo nos devóra.

Eu de nada te sírvo; pois já agóra A trémula velhice me embaráça; E o têr zêlos além da mórte escáça Transcende a maior sé de quem se adóra.

Nao falta gente môça; eu te confésso, Que produz grande cópia a nossa idáde, Em quem pódes lograr melhor succésso.

Elége hum entre mil, enche a vontáde, Pois tens onde escolher; eu só te péço, Que a dár-me hú successor nao seja Abbáde.

De Nxúga aquelle pranto, que atégóra O rôsto te inundou, triste Amarante; Pois tambem chega ao Támega distante A mesma Augusta Mao, que o Téjo adóra.

Ella o rio subjúga, e te decóra, Fazendo que outra Ponte se levante, Onde inda há pouco afflicto o caminhante. Naufrágios receou, soffreu demóra.

Tu sôbre a excélsa fábrica contênte Bem cêdo moverás a planta túa,
Sem que te prenda a liquida corrênte.

Mas que muito! Se fáz que se constrúa Nella o teu bem, e o bem de tanta gênte Huma grande Rainha á custa súa,

O Zêlo teu a promovêr attênto
O Diplôma Real, douto \* Maníque,
Fáz que Amarante agóra te fabríque
Na ponte que prepára hum monumênto.

Cada pedra há de ser hum fundamênto; Com que o teu nome eternizádo síque; Pois chegaste a fazer que se edissíque Passagem prompta ao caminhante lênto.

Elle, que vezes mil se vio pendênte Do Támega na margem, por vanglória Zombará delle, e passará contênte:

E lendo em cada hum arco huma memória, Fará bem cêdo em teu louvôr patênte A fua fegurança, e a tua glória.

SO-

<sup>\*</sup> Intendente Geral da Policia.

SE o Fádo tem por firme fundamênto Dos orbes a perpétua permanencia; Deixêmo-lo girar, que a diligencia Nao lhe póde mudar o movimênto.

Elle govérna tudo; e hé louco intênto Pôr-se com o destino em competencia; Porque para fazer-lhe resistencia Só se encontra podêr no sostrimênto.

Viva-se pois com peito socegádo, E o segrêdo do tempo sempre escúro Nao déve esquadrinhar hum desgraçádo:

Que o mal, seja qual for, se fáz mais dúro, Se o recorda a memória do passádo, Se o receia a sciencia do sutúro.

A Deos; já basta, Amôr: amocidade Te osfreci por primeiro sacrifício; E ao depois a razao, e o desperdício. Por ultimo te siz da longa idade.

O devêr, o decóro, a dignidáde; Tudo arrifquei para te vêr propício; E se a honra salvei do precipício, Foi mais que savôr teu, do Céo piedáde.

Por teu respeito em sim delirei tanto, Que eu mesmo celebrei com voz sonóra O motivo infeliz do proprio encanto.

Que queres mais de mim? Que eu inda a-A lira pulse, e te consagre o canto? Esse tempo acabou; sica-te embóra:

Ad, gentil Heroína, eu nad intênto Formar-vos elogíos da bellêza;

Que aquillo, que se deve á naturêza,

Sómente servir deve de ornamênto.

Tambem julgo, q hum cláro nascimênto Applausos nas merece; que a nobrêza de Dos Illustres passados foi grandêza, a Que em vós reproduzio o luzimênto.

Sei que as prêndas, as artes, finalmênte O douto engenho, a quem Apóllo erúde, Tudo em vós hé feliz, tudo eminênte. (de,

Mas tambem sei, inda q humilde e rú-Que compôem hú encómio o mais decênte, Quem vos sórma os applausos da virtúde.

A' Excelientissima Senhora D. Catharina Michaella de Sousa Gesar e Alencastre. Enviada de Inglaterra.

E Ra hum amante ( e vejao qual fería; Pois que tinha por seu menor deseito; Ser vélho, ser aváro, e ser mál seito; Com mais certos achaques, que encobría.)

Era hum amante, digo; o qual vivía Do Senhôr seu nariz tao satisfeito, al Que a cérta Dama, e Dama de respeito, Com ser hum toleirao, zelos pedía.

Ficou de ouvillo a bella quasi mórta: E para o facudir entas lhe dísse: Meu Senhor, isso a mim pouco me impórta:

Aqui nao cabe tanta parvoíce:

Se se quer recolher busque outra pórta,

Que esta casa nao tem cavalherice.

( 1 1)

# SONETO:

Portunata gentil: e na verdade Nas aras da fortuna o tempo agóra Os annos vos confagra, e condecóra Com os que hoje contais a vossa idade.

A gráça, a gentilêza, e a variedade Das prendas, que ostentais, com elles móra; E o mundo em sim com elles vos adóra Na estação mais feliz da mocidade.

Eu faço o mesmo: e ao vosto culto attên-Se a Párca escuta os rogos dos humános, Deprecálla esta vez, devoto intênto.

Para que os gólpes feus fempre tyránnos Sufpenda contra vós; e vezes cênto Nos deixe celebrar os vossos annos.

S Enhora Nize, a Deos, e gaste embóra O seu casé com esses meus Senhôres, Que, entretendo-a de frívolos amôres, Lhe sazem sála até que nasce a Auróra.

Nao me atrêvo a estudar nóvos primôres: Fique-se em páz; e emprégue os seus savôres Em quem as assembléas condecóra.

Achará quem lhe falle com decência, Quem lhe faça cortêjo; ultimamênte Quem lhe faça agradavel convivência.

E se acaso mandar hum bom prezênte, Achará quem a tracte de Excellência; Porque no mundo para tudo há gênte.

S E eu navegasse o mar; se eu fosse à guér-Se habitasse onde a peste se diláta; Se entre tigres dormisse em negra máta; Se entre levens em solitária serra:

Se me picasse o dente com que férra A vibora cruél, que logo máta; som Se tragasse a cegúde ao gosto ingráta; Se o veneno chupasse ao fél da térra:

Se juncto a mim dos ráios cênto a cênto. Me apontasse dos Céos a bataría; Em sim seu cahir visse o Firmamênto:

A tudo sem pavôr resistirsa; Que como nao me acaba o meu tormento; Tambem dos outros máles zombaría.

E Stime o venturoso a vida embóra; Recéie de a perder; e diligênte Repáros fórme, e máquinas invênte Contra a souce cruél que a mórte arvóra:

Faça por evitalla: que já agóra Enfadádo por fim de fer vivênte, Só julgo que hé feliz hum descontênte; Quando se parte deste mundo sóra.

Elle hé desterro, aonde a humanidáde Nao fáz mais que penar: e o Céo sagrádo Hé Pátria de immortal felicidáde.

Se hé pois supplicio o andar expatriádo; A maior duração da nossa idáde Só serve de o fazer mais dilatádo.

D Epois que infeliz sou, tenho assentádo; Que me sôra melhor nao ser vivênte; Porque só serve de assombrar a gênte. A medonha visao de hum desgraçado.

Aonde quer que chego causo ensado: Todos sogem de mim; ultimamênte Parece, que inda o Céo, com ser clemênte, Escuta os vótos meus com desagrádo.

Nada me résta mais do que a esperança De entregar como os mais a vida ao córte, Que a Parca dura sobre todos lança.

Mas hé tál até nisto a minha sórte; Que como hum triste com morrer descança, Encontro a vida, quando busco a mórte.

Ao, Preládo immortal; eu nao intênto Dos vossos annos no festivo día, Tecer-vos da Real genealogía Para os vossos applauzos o ornamênto. (mênto,

Bem sei, que o sangue Augusto hé luzi-Que a brilhar já no berço principía; Mas eu descubro em vós maior valía, Que a fortuna do Régio Nascimênto.

Vós tendes outros dons mais foberános, Que como em aureo anél em fim fe engásta A gloria vosta, e o pásmo dos humános.

Ella me guia, e quasi que me arrásta; Porque para applaudir os vossos annos Tenho a vossa virtude, e essa me basta.

Fazendo annos o Serenissimo Senhor D. Gaspar Arcebispo Primáz-

## SONETO:

R Egio Senhor (nao digo bem, se in-Recordar-vos do sangue a Magestáde; Pois das vossas acçoens a claridáde Inda hé maior que o vosso Nascimênto.)

Sábio Paítôr (mas inda hé curto augmên-Para o vosso louvor a Dignidáde posta O Pois inda que hé maior, vossa piedáde Lhe dá mais, que recebe o luzimênto.)

Gaspár feliz direi; porque sómênte Do vosto claro nome o illustre brádo Póde fazer a vosta luz patênte.

Vós, Senhôr, acceitai hum que proftrádo Súbdito novo, agóra obediênte Vos acha Pai, buscando-vos Preládo

SO-

S E acaso hum Cásre o peito me rompêsse, E visse dentro delle o meu tormênto; Póde ser que com nobre sentimênto Hum Cásre de ser Cásre se esquecêsse;

Póde fer, que de mim se condoêsse, Deixando-me sicar, sem que cruênto Me tragasse as entranhas por sustênto, E o sangue por bebida me sorvêsse.

Póde ser; porque á vista da humildáde. Barbaro algum nao há, que nao rebáta Alguma parte ao mênos da crueldáde.

Só Nize, nunca branda, e sempre ingráta Me arranca o coração, e sem piedáde, Quanto mais eu me humilho, ella me máta.

A Trinta e cinco reis culta a pescáda:

O triste bacalháo a quatro e meio:

A dezeseis vintens corre o centeio:

Do vêrde la trinta reis custa a canáda.

A sétte; e oito tostoens custa a carrada Da torta lenha; que do monte veio: C Vende as sardinhas o gallègo feio a sala Cinco ao vintem; e seis pela caláda.

O cujo regatad vai com excésso, se se Revendendo as pequenas iguarías, e desce Que da pobreza sad todo o regrésso.

Tudo está cáro: só em nossos días; Graças ao Céo! Temos em bom prêço Os tramóços, o arrôz, e as Senhorías.

Q (çádo
O inquieto már do mundo em fim canColher as velas quero: e aquí de fóra,
Como aquelle que juncto á praia móra,
As tormentas verei; más descançádo.

Quem quizer que o navegue: e carregado Do luzente metal, que o mundo adóra, Feliz á patria volte: e muito embóra Emprêgos compre, e viva respeitado.

Palácios edifíque; e nelles ténha Sempre assembléa aberta á gente nóbre, Que respeitosa as filhas lhe entreténha.

Que eu na humilde cabána q me cóbre, Como nella a virtude a viver vénha, Serei mais venturoso, inda que póbre.

E U, que juncto á Cabána, em que vivía, Tive huma ríca Ermida: e affortunádo Ovelhas tantas tive, que o montádo Com ellas branquejar alegre vía

Eu, que tive prazer, tive alegría, Tive nome entre os mais; eu desgraçádo; De quanto tive agóra despojado; Nao tenho nada mais, que a noite; e día;

Eu mesmo deixei tudo: e unicamênte, A saudade nos cósres da memória de la Com disvelo guardei, mas imprudênte;

Pois lendo nella a minha triste história, Me fazem ser mais duro o mál prezênte Dôces lembranças da passada glória.

SO-

Ao canta o Rouxinol, como cantava Algum dia nos bosques de Jazênte; Onde com grata voz movía a gênte; Como Orpheo que os rochêdos abaláva

Entao so para ouvillo procuráva
O sábio occaziao conveniênte;
Sendo tao dôce a voz, e tao cadênte;
Que de prazêr o rústico saltáva.

Mas inda hoje consérva tal bellêza; Eo estilo de cantar sublime, e vário; Que mostra ser Cantôr por naturêza.

Elle imita ao Pardál, e ao folitário; A' labérca, ao Cochixo; e na destrêza Passa de Rouxinól a ser Canário.

SO

O tempo, douto Amigo, em q eu can-Nos bosques solitarios de Jazênte, Como só me attendía a rúde gênte, Nenhum receio o peito me abaláva.

Dizía o que quería: e procuráya
O estilo aos males meus conveniênte;
E sem me dár que sosse ou nao cadênte.
Do sá-bordao, juncto ao ré-mi saltáya.

Mas vendo dos teus vérsos a bellêza,
Persinto em mim o pensamento vário;
E até faltar-me a mesma naturêza.

E em vêz de celebrár-te solitário, Neste mônte immudêço, e sem destrêza, Sei só que hum Pisco sou, e tú Canário.

SO-

De tao grande o rigôr do meu tormênto, Que já nada no mundo me allivía: A pesca, a cáça, o jogo, a companhía, Em sim nada me dá contentamênto.

Tem tomádo em meu peito hú tál augméto
O tyranno pezar que me angustía,
Que até das doutas Musas a harmonía
Nao chêga a minorár-me o sentimênto.

Tudo aquillo aborrêço que á mais gênte Costuma divertir; e de tal sórte, Que me ensáda o esplendôr do Sól luzênte.

Odio tenho a mim mesmo: e hé tao forte, Que mudo, solitário, e descontênte Mais horrôr tenho á vida, do que á mórte.

Do leito, e do sepulchro, nao devía Ser o nome diverso; porque a gênte Por módo em cada hum pouco differente Nelles encontra a mesma companhía.

Nos roubad o esplendor; e unidamênte Para o que dórme, a cama hé tûmba quênte, Para o que morre, a tumba hé cama sista.

Vem a ser de hum; e d'outro; e na verdáde Eu sem mais distincçoens, eu os compáro.

Oh! Queira o Céo por ultima piedáde, Que me encontre depois hum dia cláro, E me despérte o lume da verdáde.

# SONETO,

E M quanto tu, gentíl Peixoto, attento Mais do theátro ás leis, que ás da vontáde, Imitáste de Honória a falsidade, Os crimes, o suror, e o singimênto:

Em quanto das paixoens o movimênto Expressante com tanta propriedade, Que apezar do teu génio era a cruéldade, Quem dava á tua acça o fundamênto:

Em quanto em fim de mil Expectadôres

Lografte com completa fegurança

O merecido premio dos louvôres:

Eu pasmava de vér-te sem mudança Fazer bello o carácter dos rigôres; E até fazer formoso o da vingança.

Em hum brinquedo particular que se fez em Amarante representando Antonio Peixoto Pereira na tragedia de Belizario.

A S acçoens virtuosas de Delmíra,
Discréto Magalhens, tao bem figura,
Que até na imitação das delventúras
Só de te ouvír o coração suspira.

Ou seja a Arte, ou seja, que te inspira O genio natural, tu nos procúras Movêr em nós as attençoens mais púras, Cada vez que o theátro a scêna vira.

Mas seja o douto estudo, o que te erude; Ou seja tão sómente a naturêza; Dizer qual mais te améstra eu nunca pude.

Só fei que representas com destrêza; Pois tens no peito o ensaio da virtúde, E no proprio semblante a gentilêza.

No mesmo brinquedo, representando Jozé de Magathões e Menezes na Comedia da bella Salvagem.

Dos annos a continua concurrência-Pouco a pouco destróe todo o vivênte, A' féra mais robûsta, o gádo, a gênte, E planta de mais sirme corpolência.

Abate até dos montes a eminência:
Gasta os duros metaes: ultimamênte
Nao há cousa no mundo tao valênte,
Que sórme contra o tempo resistência.

Por mais repáros que a cautélla tráça; Elle sempre caminha; e a passo lênto Tôrres destróça, e muros despedáça.

Eu só do seu domínio vivo izênto; Pois por mais q elle corra, e mais que sáça, Nunca póde extinguir o meu tormênto.

# 422

#### SONETO.

E M quanto na assemblea a Senhorita
Gasta a jogar parte da noite escúra:
E de outra banda o Petimétre apúra
Huma Dáma de honôr, a quem visita:

Em quanto ao Rouxinol cantando imíta A Donzella gentil fôbre a costúra: E em quanto o fômno affugentar procúra Mettida a sentinélla na guaríta:

Eu despérto tambem, e até que a Auróra A's sômbras rasgue o tenebrôso manto, Tempéro attento a cithara sonóra:

E invocando do Pindo o Nume Santo; Pois que jogar nao vou; da meza fóra; Da póbre minha bôlça a inópia canto.

P Or mais que intente a douta Medicína As vidas dilatar; inda atégóra Contra a mórte cruél, que nos devóra, Remédios nao compôz, nao deu doutrína:

Aos míseros mortaes a fatál hóra;
E assim que a vê chegar, a souce arvóra;
E tudo entas destróe, tudo arruína.

Nada em fim lhe resiste: unicamênte Dos annos dos Heróes a claridáde O gólpe lhe rebáte, ou lho desmênte.

Nos de Gaspar se mostra esta verdade; Pois se vê que o seu nome adóra a gênte, Escrito nos Padroens da Eternidade.

P

SO-

S E de Gaspar contemplo, ora a Piedáde, Ora o Sangue, que as vêas lhe circúla, Nao me atrêvo a julgar qual lhe accumúla Nos annos seus mais nóbre claridáde.

Com ella imita aos Céos, a fantidade Com que este Augusto Infante se intitúla: E tao conforme o resplandor regúla; Que medidas nao sostre na igualdade.

Que as faça qué souber: q eu nao intênto Com debil penna, e com engenho rúde Fazer-lhe distincçoens no luzimênto.

Nao: pois por mais q quiz inda nao púde Seperar-lhe do Régio Nascimênto O sagrado Carácter da virtúde.

SO.

Ao mesmo assumpto estando prezente S. A. m. Academía em Guimaraens.

## MOTE.

A paz conserva a candida virtude.

Le Onge de Guimaraens, esses que a Arte Falsos principios forma; onde sómênte A distincção de huma singida frênte, E não o coração, tem nelles parte.

Longe a discordia va, filha de Marte, Os crimes, a vingança, finalmênte Tudo quanto inquietar no mundo a gênte Se retire daquí, daquí se aparte.

Porque Gaspar aquí nos predomína, Aquí com mil exemplos nos erúde, E fáz dos annos seus sacra Doutrina;

Pois nelles reconhece, inda o mais rúde; Que se a guerra os furores nos ensína, A paz conserva a candida virtude.

P 2

S.O-

M Usas, a Deos, que a vossa melodía Nao posso já sosser; soi tempo: agóra Occultar quero a cithara sonóra, Onde nunca mais veja a luz do día.

Rouca a voz, tarda a mao, e a idéa fría Querem que eu vá desta assembléa embora: Sábios tem ella Alumnos; e eu de fóra Lhe ouvirei novos modos de harmonía.

O objecto della hé grande; e na verdáde Esforços requeria mais que humanos Em huma acção de tanta authoridade. (nos

Mas se eu nao posso mais; aos Céos sobra-Rogarei que por bem da nossa idade a A Feniz conte de Gaspar os annos.

SO-

S E de Nize contemplo o casto peito, Se o semblante gentil, inda atégóra Julgar nao sei qual mais a condecóra; Qual sáz nos corações maior esseito.

Por honesta nas Aras do respeito, Por gentil, nas do amôr tanto se adóra; Que o mesmo culto, que lhe offreço, ignóra, Qual maior impressa em mim tem seito.

Por mais em fim que attentamênte estúde O seu decóro, a sua gentilêza, Saber qual hé maior, inda nao púde.

Sei só que sico sempre na incertêza, Se se faz mais amar com a virtúde, Se mais obsequiar com a bellêza.

D A carga desta vida em sim cançado Sacudílla de mim quizéra sóra; Por ver se do seu pezo em alguma hóra Me via inteiramênte aligeirádo mósty o l

Se hé certo, q'além della hú desgraçado Póde ir viver onde a ventura móra; and A quizera ir lograr; mas atégóra an a paío Me dilata esse bem o duro fádo do do do do.

Elle nao quer que a Párça o fio corte; Que os alentos vitáes tao firmes áta; Que resiste á tisoura inda a mais fórte.

E quer mostrar assim que hé tanto ingrata; Que como para mim hé gosto a morte, Quer ser cruél até quando nao máta.

S Eja qual fôr, ninguem do proprio estádo Queixas deve formar, pois resistencia Nao se póde fazer á permanencia Do systêma, em que o mundo está fundádo.

Quanto há de ser, e quanto tem passádo Está nelle com tanta consistencia, Que a nao lhe aniquillar a propria essencia, Nao pode ser pelos mortaes mudádo.

Vive o Pastor na sérra endurecída, Na mólle Curia o Rey; e a tudo a sórte Com sua independencia nos convida.

E soffrao-se os trabalhos desta vida, Por fazer menos dura a negra mórte.

R Ompe o tempo voráz a corpolencia Das pédras, dos metaes, dos trôncos dúros, E até lhe cedem os valentes múros, visit Que a Mavórte fizerao refistencia, vico se

Os edificios prostra; e sem clemencia Derrubando os repáros mais segúros, ano Aos Thronos ínclitos, e aos Templos púros Nega o respeito, e salta á reverencia.

Só por ti, gentil Nize, attento pássa; Sem q dos seus destroços, dos seus dámnos Alguma sombra no teu rosto sáça.

Es sépre bella; e aos dótes teus sobrános Augmentas nóva luz, e nova gráça No dia, em que celébras os teus annos.

SE cada qual trouxesse sóbre a frênte Dos occultos pezares hum trasládo, Talvez que o que parece affortunádo Se convertesse entaő em descontênte.

Nao: ninguem quer mostrar á demais gênte Que traz dentro do peito algum cuidádo; Por isso singe hum rôsto serenádo, Ao mesmo tempo que os seus males sênte.

Eu só sinto hum tao bárbaro tormento, Que tanto me angustía, e opprime tanto, Que já para o callar nao tenho alênto;

E dou a conhecer com novo espanto
O men mais escondido sentimênto
Nas publicas correntes do men pranto.

1.

Quí juncto do Támega que désce Formando em cada penha huma cascáta, Onde na espuma dos cristais retráta O már que em slôr rebenta, e se ensuréce:

Aquí para que o Rio mais se aprésse A chegar, onde vive a minha ingrata; E unido ao Douro os altos muros báta; Com que o soberbo Porto se guarnéce:

Aquí os males meus chamar intênto,
Por ver se huma maior velocidade ao suo
Do Rio as agoas com meu pranto augmênto.

E sendo testemunhas da verdáde, de Lhe vao mostrar o meu sinal tormênto, de E criminár-lhe a sua cruéldáde.

R Elampeje, trovóe; e cênto a cênto Cáiao ráios do Céo, que eu focegádo Tudo vendo estarei sem mais cuidádo, Que o da causa gentil do meu tormênto.

Elle tanto me occupa o pensamênto, Que de outro mal nao posso ser lembrádo, Inda que sôbre mim despenhe o sádo Quantos Astros encérra o Firmamênto.

Inda se eu visse o sim da Redondêza, Que circumda a pasmósa Immensidade, Que méde a tantos Orbes a Grandêza;

Inda entad na medônha escuridade Da ruina total da naturêza, Só me lembrara a minha saudade.

Ue huma Dama gentil sonora cante, Que dance déstra, e até que vérsos fáça, Nao se deve estranhar; porque isso hé gráça, Que mais airosa a fáz, que a fáz galante.

Que tóque, que passêe, e que brilhante A's assembléas vá, por móda pássagas E tudo o que ella ordêna, e que ella abráça, Hé para a desculpar causa bastante.

Tudo lhe dou: que a nossa idáde agóra Das rusticas cautelas de algum día de la pezadas correntes lançou fóra.

Só nao fôffro a rafgada cortezía, Que fáz que huma vilá fe condecóra, Chupando Dom, lambendo Senhoría.

Udo a guerra destróe, com tudo bóle; Sem que ninguem do seu suror se izênte: Os Palacios, os Templos, finalmênte. Nada se encontra que ella nao desóle.

Na Campanha atropélla a relva mólle; Rompe no bosque a planta mais valênte, Os animaes devóra; e a pobre gênte Afugenta, captiva, máta, engóle.

Hum supplicio hé do Céo, quando elle ira-A espada da justiça desencerra Por castigar do mundo algum peccádo.

Com ella despovôa a triste terra; Pois da peste, e da sóme accompanhado Andar costuma sempre o mál da guerra.

1:3

## SONETO.

A Ssim que nasce o misero Innocênte, Perde este nome; e em lagrimas banhádo Confessa que a penar hé condemnado Pela culpa satal de ser vivênte.

Ella hé tao grade, e o fáz tao delinquên-Que se chega a morrer naquelle estado, Parece que valer-lhe o Céo sagrado, Ou nao póde, ou nao quer, com ser clemênte.

Elle póde, e elle quer, mas na verdáde Foi a culpa de Adam tao gráve, e fórte, Que inficionou a toda a humanidáde.

E fez tanto infeliz a nossa sórte, acol Que sem ter compaixa da tenra idade.

O mesmo Céo o sentencéa á mórte.

Meste día o mais triste, e o mais sagrá-Que o tempo nos seus circulos numéra, No qual por cópaixaó dos Céos na Esphéra O Sól sicou sem luz todo eclipsádo:

Neste fúnebre día, dedicádo A' mórte mais cruél, e a mais severa; Porque nelle a memória considéra Nao menos do que hum Deos crucificádo:

Neste día immortal, que a toda a gênte Commove os coraçoens para a ternúra, Entre os mais fico sem chorar sómênte;

Pois mais rebélde o meu, q a pedra dúra Vê, e sem se quebrar, da Cruz pendênte O mesmo, que salvar-me hoje procúra.

Nos fáz, Senhor, com tal tenacidade, Que mudar-lhe nao póde a propriedade, Nem inda até do tempo a valentía.

Hum heróico peito principía Logo a brilhar na flôr da mocidáde: Cresce, dura, e por sim em toda a idade Hé sempre o mesmo, e nunca se varía.

Vós hoje exemplo dais desta firmêza, Que fáz mover os coraçoens humanos, Sem nunca lhe alterar a naturêza;

Pois sao por liberáes, por soberanos; E por nunca mudarem de grandêza, Sempre os mesmos no génio os vossos annos:

50-

P Asso triste a manhá, a tarde, o día, E a mesma noite sem dormir lamento; Que quem padéce hum tao cruél tormento, Téme na luz, na sombra se angustía.

Vivo só por soffrer a tyrannía

Dos males meus; que a vida que sustênto

Nao me serve de mais que de alimênto

Do pezar, da tristeza, e d'agonía.

Hum alivio só há, que me segúra De que tem de acabar mágoa tao sórte, Levando-me bem cêdo á sepultúra.

Mas oh quato hé funesta a humana sórte! Se para nos dar sim á desventúra Primeiro sáz soffrer o horrôr da mórte.

O'Tu, fábio Orador, nao da Eloquencia Das humanas paixoens; mas da Celéste; Que de tao longe a converter viéste Os filhos de Amarante á penitencia:

Tu que avivar na furda consciencia Os mordázes remórsos me sizéste: E o q inda hé mais; tu, q abrandar podéste Da minha contumácia a resistencia:

Tu forceja, combáte, e continúa, Até que o grilhao dúro, que me arrásta, Da Santa voz aos golpes se destrúa.

Em fim, do precipicio tú me afásta; Que a nao ter maior fructo a Missao túa, Que a minha conversao; esse te básta.

P Arte, ó Sácro Orador; e faze embóra Em outro Clima a luz do Céo patênte: Officio hé teu; e o mundo tem mais gênte, Que como nós o teu foccôrro implóra.

Triste Amarante sique; e se demóra A partida cruél te nao consênte, A auzencia tua o nosso amôr lamênte; . E tu lhe acceita as lagrimas, que chóra.

Se tu soubeste; e se podeste tanto, Que dos olhos da nossa iniquidáde As chegou a arrancar teu zelo Santo;

Leva com tigo ao menos por piedáde, Estas que hoje derrama o nosso pranto, Para dar-te huma próva da saudáde.

Este mundo nao há quem da censura Izento a viver chegue; porque a gênte Muitas vezes d'acçao, que hé mais decênte, A vê por outro ládo; e nos murmúra.

Critica-se huma Dáma, que procúra
Fugir das assembléas; e igualmênte
Da:que nellas se quer fazer patênte,
Talvez o pondonôr se dessigúra.

Huma, dizem, que tem o génio rúde:
Outra, que fe encaminha ao precipício: O
E em cada qual o bem, e o mál fe illúde.

E assim com hum satírico artifício;

O que ás vezes em ambas hé virtúde

A crítica mordáz figura hum vício.

Ora fe off'rece, ora fe difficulta; Ora nada me acceita, ora me multa, Ora me anima, ora me defalênta:

Ora gôstos me dá, ora atormênta, Ora se deixa vêr, ora se occúlta; Ora mimos me saz, ora me insúlta; Ora toda hé bonança, ora tormênta:

Ora me faz gellar, ora me accênde; Ora alento me dá, ora me espanta, Ora solto me traz, ora me prênde:

Ora triste me tem, ora me encanta; Ora sim, ora nao; ninguem a entênde; Ora hé hum Diabo, ora hé huma Santa.

#### FIM.

I for water none Provoste Lug Porto Soind Some James Hano All Hana 19 fig.pg. ifm galles 10 × .



Post

1 Mer the: 1.1

Jesteficodoupe en conso los Jone Jone Jones Jones Jones Being od July Buta drigo de lou son Bills the B Both B wife

11.10 iorof.

